#### Segundo día de Milei en Estados Unidos

Defensa del modelo en Stanford y reuniones con los grandes CEO de Silicon Valley\_\_\_.10

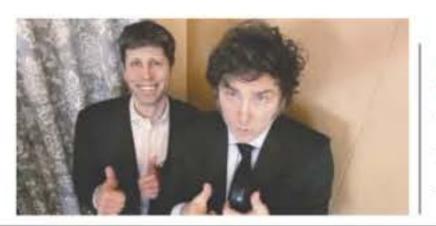

Primera prueba Hubo acuerdo entre MODO y Mercado Pago por los QR\_\_\_P.14

# El Cronista.com

JUEVES

30 DE MAYO DE 2024

PRECIO: \$ 900

- URUGUAY: \$ 40 W
- BRASIL: R\$ 8
- PARAGUAY: G\$ 9.500

Merval 1.566.108 ♥-0,31 - Dow Jones 38.441 ♥-1,06 - Dólar BNA Mayorista 913 0,05 - Euro 1,08 0,04 - Real 5,20 0,05 - Riesgo país 1376 ▼-2,82

APUESTA FUERTE DE FRANCOS EN EL CONGRESO

# Con concesiones sobre la hora, al final salió en el Senado el dictamen para votar la Ley Bases

Hubo modificaciones en Ganancias y en las regalías mineras para las provincias. Aunque hubo disidencias, el oficialismo llegó al número

El Ejecutivo espera que acompañen el paquete fiscal y convocar a sesión la semana entrante. Los inversores celebraron de antemano

Consolotres senadores propios, el oficialismo tuvo que habilitar varias concesiones dentro de la Ley Bases para poder avanzar en las interminables negociaciones que tuvo con los legisladores aliados del PRO, la UCR y los partidos provinciales. La vocación acuerdista, sin embargo, no alcanzó. Sobre la noche, después de ver cómo se alejaba el objetivo y la reunión de comisión pasaba a cuarto intermedio, Guillermo Francos se hizo presente en el Senado con la decisión de destrabar las firmas que faltaban. Aceptó un cambio en las regalías mineras y también ajustes adicionales en el blanqueo de capitales y el RIGI. El Gobierno confía en que también obtendrán el número necesario para impulsar el paquete fiscal y llevarlo ambos proyectos al recinto la semana que viene. \_\_\_ P. 7,8 y 15





CRISIS EN EL SUMINISTRO

## El Gobierno destrabó el ingreso de un buque de GNL pero igual debió cortar los envíos de gas

Apuran obras en gasoductos para poder cubrir en junio la demanda del invierno

La compra directa de un cargamento de GNL a Petrobras se complicó por el rechazo a la carta de crédito abierta para el pago. Ese incidente, superado luego de una intervención de la Secretaría de Energía, forzó cortes inéditos a todas las estaciones de GNC y a más de 100 industrias. La política oficial fue priorizar el suministro de gas a hogares e instituciones médicas. Por la tarde el buque se empezó a liberar la carga, aunque todavía falta para cubrir la demanda del invierno. \_\_\_ P. 4 y 5

SE CORTÓ EL CARRY TRADE CON LAS TASAS

El dólar trepó 13% en mayo y por primera vez consiguió superar a los plazos fijos \_\_ R 14

#### ZOOM EDITORIAL

#### Sin tregua: Francos enfrenta el susceptible examen de los mercados

Ariel Cohen

Editor de Finanzas

\_\_p. 2\_\_

#### • OPINIÓN

El desafío del hambre en la Argentina de Milei

Catalina de Elía Periodista \_\_p. 3\_\_

#### > #CASHTAG

¿Podía haber gobierno que funcionara peor que el de Alberto y Cristina?

Jairo Straccia
Periodista
\_\_p. 11\_\_

#### • ENFOQUE

La UE aún busca decodificar a Milei y no ve firma con el Mercosur en 2024

Matías Bonelli Editor jefe de Economía y Política \_\_p. 12\_\_

#### FINANCIAL TIMES

En el show de Milei la presión está creciendo detrás de escena

Ciara Nugent

#### DEL TUIT DEL DÍA



"Con superávit dibujado (en mi barrio le dicen trucho) y sin gas en el caño. (..) Con el actual gobierno, al problema de funcionarios que tampoco funcionan se le ha sumado el de las ideas que no funcionan, combo letal en materia de gestión estatal"

Cristina Kirchner Expresidenta de la Nación

#### **EL NÚMERO DE HOY**

5%

El FMI elevó su pronóstico de crecimiento para la economía de China por la fuerte expansión a principios de 2024

#### > ZOOM EDITORIAL



Ariel Cohen acohen@cronista.com

El flamante Jefe de Gabinete apunta a lograr destrabar tanto la gestión del Gobierno como para darle "volumen político" a los acuerdos legislativos.

### Sin tregua: Guillermo Francos enfrenta el susceptible examen de los mercados

n las negociaciones contrarreloj por el dictamen en el Senado para la ley de Bases se puso a prueba la misión principal para la que fue designado el flamante jefe de gabinete. Guillermo Francos. Prueba de ello fueron las dos jornadas consecutivas en las cuales los mercados depositaron su confianza y permitieron revertir parcialmente las pérdidas en los bonos de la deuda desde hace más de un mes. Las subas rondaron 2% tanto el martes como el miércoles, un mensaje de apoyo al exponente del diálogo, el acuerdo y la negociación que destacaba frente a la intransigencia de Javier Milei en la negociación de la imprescindible legislación fiscal.

La falta de un balanceo de la proyección global e intelectual de Milei con la de referentes políticos apegados a la gestión política y práctica del Estado es un foco atención y de dudas para los inversores extranjeros. Los traspiés de la ley, pero también de los hitos simbólicos autoimpuestos por el Presidente incrementaron las dudas. A pesar del fuerte retroceso del riesgo país, se quebró la tendencia descendente para volver a ubicarse cerca de los 1400 puntos, aunque lejos de los de default de la gestión del Frente de Todos. Sin embargo, el 60% de paridad que alguno de los bonos llegó a

tocar hace un mes, no se pudo recuperar.

Lo sabe bien Hans Humes, el denominado bonista mejor amigo de la Argentina, no sólo por sus inversiones en el país sino porque en las sucesivas reestructuraciones de deuda hizo lobby en favor de los canjes de bonos. "Al principio del gobierno de Javier Milei los inversores tal vez tenían demasiado optimismo. Llegaron a subir un 15%, al 50% de paridad, pero luego se perdió la mitad, yo he perdido la mitad de lo que había ganado", confesó en una entrevista. "Mucho depende de lo que pasa, en los próximos días (con la ley de Bases), pero en general necesitamos ver que se puede tomar decisiones lógicas, tranquilas, que hay apoyo en el Congreso y la población", señala.

Augusto Posleman, Director de PPI, puso también las pérdidas en los bonos y la inestabilidad cambiaria de la semana pasada en una perspectiva similar. "Los ruidos políticos, más que los económicos, son hoy lo que más pesan en el mercado. Toda la expectativa está puesta en la Ley Bases, y no tanto a la letra chica que ya es algo anecdótico, sino en lo que esta representa de llegarse a un acuerdo: la capacidad política y el pragmatismo del Gobierno", sostuvo. "En otras palabras -puntualizó Poslesman-, los inversores (especialmente los de afuera) están evaluando la cintura política del Gobierno". Guillermo Francos pasa al frente.

#### LA FOTO DEL DÍA

#### CRÉDITO: REUTERS

#### Cerraron las campañas en México

En medio de un clima de violencia que atravesó todo el proceso electoral y ya se cobró la vida de 30 candidatos a diferentes cargos públicos (se habla de "las elecciones más sangrientas" de la historia), 97 millones de mexicanos irán a las urnas el próximo domingo para elegir a su nuevo presidente. Las candidatas favoritas son dos mujeres, con lo cual es muy probable que una de ellas sea la primera presidenta de la historia de la nación azteca. Claudia Sheinbaum (foto), física de 61 años, lidera las encuestas y representa al oficialismo con la coalición "Sigamos Haciendo Historia". Competirá con Xóchitl Gálvez, de la alianza opositora "Fuerza y Corazón por México".





La frase del día

José De Mendiguren

Ex titular de la secretaria de Desarrollo Productivo

"No hay gas porque a la motosierra indiscriminada del gobierno le sale el tiro por la culata. La inversión no es gasto. El equipo de Sergio Massa terminó un gasoducto en nueve meses. Este gobierno frenó las obras y ahora se gasta mucho más en importaciones. Este no es el camino"\_\_\_

• OPINIÓN

Catalina de Elía Periodista



# El desafío del hambre en la Argentina de Milei

sta semana, el juez federal Sebastián Casanello ordenó al Ministerio de Capital Humano que distribuya "de inmediato" los alimentos almacenados en depósitos. En su resolución, el magistrado subraya una alarmante realidad: el 57,4% de la población argentina se encuentra en situación de pobreza, y dentro de este grupo, más del 60% son niños, niñas y adolescentes, con un 32% de ellos padeciendo inseguridad alimentaria. El mismo juez, en otro expediente esta semana, citó a indagatoria a líderes piqueteros acusados de exigir dinero a beneficiarios de planes sociales.

La cartera liderada por Sandra Petovello presentó ante la Justicia certificaciones de 1607 comedores y merenderos que recibían fondos del Estado sin ofrecer ningún servicio.

En la Argentina de Javier Milei, todo está en discusión, y la política social no es la excepción. La cuestión es cómo se ha llegado a esta situación.

Según el Mapa de las Políticas Sociales en la Argentina 2023 elaborado por Andrés Schipani y Lara Forlino para CIAS/Fundar, en los últimos 20 años, el Estado de Bienestar argentino ha actuado como una red de contención que impide que los pobres caigan completamente ante las crisis recurrentes y el estancamiento económico. Sin embargo, ha fallado en ser un trampolín que promueva la movilidad social ascendente y la integración al mercado de trabajo formal.

La pregunta es si los tomadores de decisiones están diseñando políticas públicas teniendo en cuenta esta información. ¿En el gobierno de Milei, la ven o no la ven?

Para Andrés Schipani, profesor de la Universidad de San Andrés e investigador del IU-CIAS, para empezar es necesario



ILUSTRACIÓN: FRANCISCO MAROTTA

repensar el sistema alimentario de manera urgente. Hasta diciembre, el Estado Nacional compraba y distribuía alimentos, con altos costos logísticos y financieros. Existen solo dos depósitos, uno en el GBA y otro en Tucumán. "Este sistema es un absurdo. Un proveedor de Santa Fe enviaba alimentos al GBA para que luego regresaran a un comedor de Rosario. Lo ideal es que las familias coman en sus casas, aumentando la AUH o la Tarjeta Alimentar", señala a El Cronista Schipani.

Sin embargo, el politólogo advierte que esto no es suficiente por dos razones. Por un lado, hay un sector al que esa ayuda no llega: los trabajadores informales sin hijos. Por otro lado, los comedores son mucho más que La cartera liderada por Petovello presentó ante la Justicia certificaciones de 1607 comedores y merenderos que recibían fondos del Estado sin ofrecer ningún servicio

El 57,4% de la población se encuentra en situación de pobreza, y dentro de este grupo, más del 60% son niños, niñas y adolescentes, con un 32% que padece inseguridad alimentaria

un lugar donde comer: cumplen un rol central en la contención social en los barrios populares. Ofrecen apoyo escolar y psicológico, prestan sus instalaciones para atención médica y derivan a las autoridades municipales casos de adicciones o abuso. Los comedores son centros comunitarios con un rol social invaluable. Hay que reconvertirlos, no hacerlos desaparecer.

¿Qué podría hacer mejor el gobierno de Milei? "En tema alimentario: en lo inmediato, entregar la comida a comedores para paliar la emergencia. En el mediano plazo: apuntar a que la mayor parte de la gente coma en su casa con un régimen de actualización de AUH y Alimentar por CBA, y descentralizar comedores a provincias y muni- : sarrollo...\_\_

cipios", explica Schipani.

Una mirada adicional es la falta de gestión del gobierno de Milei: carece de personal, experiencia y enfrenta serios problemas para ocupar puestos clave del Estado. En el caso del Ministerio de Capital Humano, esta deficiencia se acentúa. "Bajo el área de Petovello, varios ministerios quedaron fusionados, sobrecargando el trabajo. La acumulación de carteras combinada con la inexperiencia y falta de personal resulta en problemas de gestión gravísimos. Lo que estamos viendo es un ministerio que no puede impulsar la agenda por estas razones", explica el director de las carreras de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella.

A esto se suma un Presidente que dice lo primero que se le viene a la cabeza, como la polémica frase: "Si la gente no llegara a fin de mes, se estaría muriendo en la calle", lo que revela una tremenda insensibilidad hacia las cuestiones sociales. "Ni siquiera es crueldad, es un comentario sin reflexión. Y no es la primera vez que pasa en este Gobierno. Muchos de los referentes tienen serios problemas para pensar antes de hablar. Va menos de un año, uno pensaría que hay tiempo, pero estas son cuestiones muy difíciles de revertir".

En su momento, Milei rechazó la ayuda que le ofrecía Mauricio Macri. Si bien la decisión tiene cierta lógica, está pagando los costos, afirma Negri.

Según Negri, tendremos que acostumbrarnos a estas dinámicas porque estamos frente a un gobierno que no tiene ni personal ni experiencia. Más allá de las razones que impulsaron los cambios en el gabinete, la llegada de Guillermo Francos a la jefatura de ministros puede contribuir a mitigar la inexperiencia y las fallas de gestión.

Pero es una historia en de-

### El Cronista

Fundado en 1908 Una publicación propiedad de El Cronista Comercial S.A.

Registro de la Propiedad Intelectual N° 52213187 Miembro de la Red de Diarios Económicos de América Latina.

ISSN 03255212

STAFF Director General: Christian Findling. Director Periodístico: Hernán de Goñi. Subdirector Periodístico: Horacio Riggi. Jefe de Redacción: Walter Brown y Javier Rodríguez Petersen. Editores. Finanzas: Ariel Cohen. Economía y Política: Matías Bonelli. Negocios: Juan Compte.

CRONISTA.COM Editora General Web: Florencia Pulla. Editor Jefe Web: Guillermo Pereira

GERENCIA COMERCIAL Mauro Mattiozzi - 11-7078-3275 - e-mail: publicidad@cronista.com. Recepción de avisos: Paseo Colón 740/6 (C1063ACU) Buenos Aires. Redacción, Producción y Domicilio Legal: Paseo Colón 740/6 (C1063ACU) Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270. Internet: www.cronista.com.

Suscripciones 0-800-22 CRONISTA (27664) e-mail: suscripciones@cronista.com. Impresión: Editorial Perfil SA. California 2715 CABA. Distribución: En Capital Federal TRIBE S.A. Teléfono: 4301-3601. En Interior: S.A. La Nación, Zepita 3251, CABA

Cartas de lectores, comentarios, notas, fotos y sugerencias Se reciben en cartas@cronista.com o www.cronista.com. Av. Paseo Colón 746 1º P. Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270

#### DESABASTECIMIENTO ENERGÉTICO

# Crisis de gas

# Destrabaron el pago de un buque de GNL y se espera que se normalice el suministro

Este miércoles hubo cientos de industrias y estaciones de GNC sin abastecimiento. La crisis se agravó por problemas en los pagos a la importación de un cargo de GNL de Petrobras

\_\_\_ Florencia Barragan

\_\_\_ fbarragan@cronista.com

Después de la noche de mayor incertidumbre en la crisis por el gas, ayer por la mañana el Gobierno logró destrabar los pagos de una importación de GNL desde Brasil, con lo que esperan que con esta inyección al sistema comience una normalización de la provisión.

Todas las estaciones de servicio de GNC permanecieron sin gas y decenas de industrias fueron obligadas a frenar la producción para resguardar el abastecimiento prioritario de hospitales y hogares.

El viernes pasado, la compañía estatal ENARSA compró un buque de 44 millones de m3 de GNL a la brasileña Petrobras. Lo hizo de forma directa, sin licitación, ante la emergencia. El martes al mediodía llegó al puerto de Escobar.

Sin embargo, nunca comenzó el proceso de inyección al sistema por un problema con los pagos. Y de ahí en adelante el sistema entró en emergencia, lo que derivó en una reunión a las 21 horas para definir cortes.

"El barco se encontraba amarrado y conectado a mangueras desde las 16 hs del día de ayer. Pero a último momento la empresa impugnó la carta de crédito (pago) con la que debía pagarse el combustible y no autorizó la descarga del GNL en la terminal de Escobar", informaron oficialmente.

"Se procedió a cortar el suministro de gas a la demanda no prioritaria (industrias, centrales termoeléctricas y estaciones de GNC) para cuidar a los usuarios prioritarios (hospitales, escuelas, hogares y comercios)", informaron oficialmente. "El objetivo está puesto en poder seguir abasteciendo la "demanda prioritaria" y los hogares residenciales", agregaron.

El miércoles a las 9 de la mañana la Secretaría de Energía "logró destrabar la descarga y el buque se encuentra en operación", según informaron oficialmente. Según información oficial, "a lo largo de la jornada se irá regularizando la situación de cortes de suministro".

Según ENARSA, el miércoles "a las 9.10 se recibió la confirmación de la carta de crédito emitida por el Banco Nación, de parte del banco designado por Petrobras".

El Gobierno dio su versión sobre qué pasó con los pagos: "La situación se produjo por una disconformidad del proveedor respecto a la carta de crédito emitida el pasado viernes 24, a pesar de que la misma fue emitida en los términos requeridos por el proveedor. Destacándose que el banco había recibido una igual para un cargamento similar en las últimas semanas".

A las 21 del martes fue convocado un comité de emergencia, donde se reunieron la Secretaría de Energía, el ente que regula a las empresas (Enargas), la compañía mayorista de electricidad (CAMMESA) y las compañías transportadoras y distribuidoras del sector.

Como primera medida, se avanzó con cortes en contratos de industrias "en firme", que se suman a los cortes que ya habían arrancado en los casos de contratos "interrumpibles", como algunas empresas y estaciones de GNC. El objetivo está puesto en poder seguir abasteEl viernes pasado, la compañía estatal ENARSA compró un buque de 44 millones de m3 de GNL a Petrobras.

El buque llegó el martes al puerto de Escobar, pero recién el miércoles arrancó a inyectar gas al sistema

Por la emergencia, la importación se hizo de manera directa, sin previa licitación, alto atípico

ciendo la "demanda prioritaria" y los hogares residenciales.

#### OBRA PÚBLICA

Por otro lado, ante esta crisis, el Gobierno aceleró la obra pública. Según pudo saber este diario, el 15 de junio se terminará la planta compresora de Tratayen, que realiza la constructora SACDE bajo la coordinación de la estatal ENARSA. Se hará el "completamiento mecánico" junto al fabricante del Turbocompresor.

Actualmente la planta tiene un 86% de avance obra, e implicará que cuando esté lista sumará entre 5 y 6 millones de m3/día.

Luego, el 20 de junio, se está coordinando junto a TGS hacer el ingreso de gas al sistema, lo que se conoce como "gas in"...

### Las estaciones de GNC piden un plan previsible para reabastecer el país

\_\_\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

La falta de gas se sintió en los despachos de GNC donde la falta de combustible se extendió a todo el país en la jornada de ayer y las estaciones tuvieron que permanecer cerradas.

En ese marco, aunque el Gobierno indicó que se espera la normalización hacia la noche y anticipó que habrá nuevas licitaciones de GNL en las próximas semanas, la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha), formada por 16 Federaciones y Cámaras asociadas de todo el país, reclamó al Ejecutivo y a los actores del sector gasífero "a tomar las medidas necesarias para garantizar la provisión normal de GNC en las estaciones de servicio de todo el país".

"Los cortes de suministro que afectaron en primera medida y en forma dispar a las estaciones de servicio con contrato interrumpible hoy alcanzan prácticamente a todas las bocas de expendio más allá del tipo de contrato que tienen acordado con sus respectivas distribuidoras, lo que pone en riesgo nuestros negocios y que afecta a la población", alertaron desde la Confederación.

"Por ello, es sumamente importante que las autoridades avancen en un plan que de previsibilidad y seguridad a los estacioneros y a los usuarios. Desde Cecha, seguiremos colaborando para buscar vías de solución que permitan el normal funcionamiento del sector", destacaron.

El presidente de la Cámara de Gas Natural Comprimido, Marcelo Zanoni, remarcó que "en Neuquén hay plantas que no están funcionando y Bolivia cortó el contrato" y agregó que "desde el retorno de la democracia nunca faltó GNC en todo el país".

Los cálculos del sector indican que restablecer el servicio en todo el país puede llevar unos tres días siempre que se mantenga en flujo de gas.....



Las islas de GNC, cerradas a nivel nacional

Valor agregado El Cronista | Jueves 30 de mayo de 2024



### Cruces entre el Gobierno y la oposición por el avance de las obras y el "efecto motosierra" para trasladar el gas de Vaca Muerta

\_ Florencia Barragan

\_ fbarragan@cronista.com

Por primera vez desde que comenzó la crisis de abastecimiento de gas se expresó el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, a través de sus redes sociales.

Chirillo habló sobre las causas del conflicto: "Estamos en el otoño más frío desde 1980, no pronosticado y con fuerte demanda de gas". Además, agregó: "Sumado a situaciones excepcionales (limitación de importación energía de Brasil, salida de Embalse), se necesitó incorporar volúmenes de GNL, a precio de mercado, programados para más adelante".

Sobre las obras en las plantas compresoras, que podrían sumar el doble de gas al gasoducto Néstor Kirchner, opinó: "El

Gobierno Nacional NO TIENE DEUDAS con los contratistas del GPNK ni con los de la Reversión del Gasoducto Norte. Los pagos están al día".

Si bien el gobierno anterior inauguró el gasoducto Néstor Kirchner en julio pasado, Chirillo enfatizó: "las plantas compresoras Tratayen y Salliqueló debieron haber finalizado en septiembre del 2023. Este Gobierno regularizó pagos por más de \$ 30.000 millones y destinó recursos por otros \$ 47.000 millones en la fase de terminación, debido al retraso heredado".

"Es un despropósito afirmar que no contar con la capacidad plena del GPNK sea responsabilidad de este gobierno", agregó.

Respecto a la Reversión del Gasoducto Norte, una que el ex

ministro de Economía, Sergio Massa, había anunciado que iba a estar finalizada en mayo, para Chirillo "el Gobierno anterior dejó sin adjudicar el primero de los tres tramos y sin licitar los otros dos". Y agregó: "cuando asumimos, nos hicimos cargo de licitar y adjudicar la obra a la que ya el gobierno ha destinado más de \$150,000 millones".

Esa obra del Gasoducto Norte, clave para que llegue el gas desde Vaca Muerta al norte de Argentina, no está finalizada y recién esta semana se habilitó formalmente su construcción.

Por otro lado, quien también se expresó fue Flavia Royón, quien fuera funcionaria del gobierno anterior y de este: era la secretaria de Energía de Massa y luego continuó como secretaria de Minería de Javier Milei.

Sobre las plantas compre-

Una planta compresora, que quedó en diciembre con 82% de avance, todavía no fue finalizada

soras, afirmó: "La planta se Tratayen se entregó con 82% de avance. Sin deudas. Estaban prevista para octubre del 2023 pero hubo demoras técnicas y climáticas. Era necesario firmar una adenda que lo debiera haber hecho la actual gestión para continuar la obra y llegar a mayo del 2024".

"Este tipo de obras son complejas y cualquier demora impacta, más atravesadas por un cambio de gestión. Para poder llegar hay que seguir muy de cerca el avance", indicó.

Por este motivo, su conclusión fue: "Más allá de estas situaciones de demora con la infraestructura conocidas se subsana con planificación para evitar faltantes y cortes".

Otra de las voces clave fue la de Agustín Gerez, ex presidente de ENARSA hasta diciembre pasado. Se trata de la compañía que gestiona estas obras. Desde la oposición aseguran que entregaron las plantas compresoras al 82% de avance de obra. y terminarlas costaba unos u\$s 40 millones. Llegado junio, todavía no está finalizada. Podría inyectar 6 millones de m3/día de gas. Hoy el gasoducto transporta unos 11 millones, cuando podría llegar a 24. Por este motivo, "Cammesa tuvo que salir a comprar 12 buques, eso saldrá u\$s 500 millones", afirmó Gerez en una entrevista radial.

# Economía & Política



"Si el lunes no se reparten alimentos, haremos una huelga de hambre frente al depósito"

Curas en opción por los pobres En reclamo al ministerio de Capital Humano

CRISIS ENERGÉTICA

## Los gobernadores, en alerta por el gas, piden que se avance en las obras

En Córdoba se vieron largas colas en las estaciones de servicio. Llaryora como otros mandatarios piden que se completen obras estratégicas de la conexión al gasoducto Kirchner

\_\_ Analía Argento

\_\_\_ aargento@cronista.com

Más de 100 industrias de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires y el norte del país se quedaron sin gas y también taxistas y remiseros. Aún así, la mayoría de los gobernadores prefirió no confrontar con Javier Milei y respondieron con cautela a la espera de la resolución de la crisis energética. Ninguno, sin importar signo político, le echó la culpa a la gestión anterior como sí ocurrió en redes sociales donde apuntaron al trío Alberto Fernández-Sergio Massa-Cristina Kirchner.

Entre funcionarios cordobeses circuló un documento de la consultora Escenarios en el que se destacó que "el Estado le tapó una arteria al corazón productivo del país". La imprevisión, indicaron desde Touzas & Zapata, "se paga y cuesta muchísimo dinero" sobre todo a los sectores golpeados. Cerca de Martín Llaryora evitaron hacer olas pero destacaron que la responsabilidad es nacional y que la crisis energética "pone de manifiesto la necesidad de sostener obras estratégicas". Al tope de la lista apuntaron lo que resta del gasoducto de Vaca Muerta para duplicar su capacidad.

"Esperemos que se generen las condiciones para retomarlas rápidamente" indicaron al mismo tiempo que recordaron que el gobierno de Hacemos por Córdoba -como otras provincias- viene pidiendo el traspaso de algunas obras que están paralizadas por decisión de la Casa Rosada. Una vez más y a pesar de colaborar con el gobierno libertario, pidieron "recapacitar" y "una salida a la crisis".

En la provincia donde Milei estuvo celebrando el 25 de Mayo se vieron largas colas en estaciones de servicio donde muchos clientes, con angustia,



El reclamo a Milei en las provincias es que se complete la interconexión de los caños de gas

Circularon informes que alertaron sobre la imprevisión y también el efecto del "frío adelantado"

querían anticiparse a una crisis prolongada.

En Tucumán, donde Osvaldo Jaldo se alineó con el gobierno nacional, fue el ministro de Obras Públicas el encargado de dar explicaciones. Santiago Yanotti repitió las palabras el vocero presidencial Manuel Adorni. "El adelantamiento del frío aumenta el consumo" consideró aunque remarcó la importancia de la reversión del gasoducto del norte. "Eso no ocurrirá en este invierno y el Gobierno nacional está bus-

cando alternativas para suplir la falta como la compra a Brasil", excusó a la gestión de Javier Mieli.

A nivel local asumió la poco feliz responsabilidad de hacer el anuncio de la suspensión de venta de GNC en Tucumán el presidente de la Cámara de Comerciantes Derivados del Petróleo, Gas y Afines, Sebastián Vargiu. Un 30% del gas que se consume en Tucumán corresponde a las centrales termoeléctricas aunque algunas pueden funcionar también con gasoil, aunque es más caro.

Llamativamente el ministro de Obras Públicas advirtió la falta de previsión respecto al gasoducto Néstor Kirchner-"Creo que daban los tiempos para llegar al invierno, pero ya está, no vamos a llorar sobre la leche derramada. Es un hecho y ahora hay que empezar a buscar soluciones.

De la misma manera la gestión de Raúl Jalil en Catamarca sintió el impacto de la falta de gas, en especial por la preocupación entre taxistas y remiseros que no tienen posibilidades de perder un día de trabajo. Aún así no hubo un reclamo formal a Nación a la espera de una resolución.

En otros distritos, como Formosa, recordaron que aún no hay gas natural y tampoco GNC. Durante la gestiónd e Alberto Fernández se hizo la conexión a la línea troncal del Gasoducto NEA (cuyas obras estuvieron frenadas das durante el gobierno de Mauricio Macri) pero aún faltan las obras de interconexión de los caños para que el gas llegue a los hogares. Eso le reclaman a Milei.

ENOJO EN EL SECTOR PRODUCTIVO

### Definen hoy a qué hora terminan los cortes de gas a industrias y estaciones

\_\_\_ Florencia Barragan

\_\_\_ fbarragan@cronista.com

El Gobierno definirá este jueves a qué hora libera los cortes en el suministro de gas a industrias y estaciones de GNC.

Lo hará en el Comité de

Emergencia, conformado por el Gobierno y las empresas. Allí, fue "totalmente descartado" realizar cortes en los hogares. "No es una opción viable para gas natural", afirmó uno de los participantes del comité, donde participan todos los actores del sistema energético.

"La industria y GNC respondió a la solicitud de cortes y el sistema aguantó bien", contó una alta fuente dentro del Gobierno de Javier Milei.

Sin embargo, en el sector industrial hay fuertes enojos. Aseguran que esto impacta en la producción en un momento ya difícil por la recesión. Además, agregan que podrían tener que pagar multas por no haber podido cortar a tiempo, debido a cómo funcionan los procesos productivos.

Oficialmente, hubo comunicados, como los empresarios nucleados en la Federación Industrial de Santa Fe en (FISFE): "Se espera una reducción inmediata en la producción industrial debido a la falta de gas, lo que afectará la cadena de suministro y causará posibles retrasos en la entrega de productos, así como consecuencias económicas para las empresas".

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) simplemente manifestaron que "esperan que no se prolongue en el tiempo". Indicaron que no cuentan con datos concretos de cantidad de industrias afectadas ya que el problema se presenta de distinta intensidad en Córdoba, Santa Fe y Chubut. "Estamos pidiendo conformar un equipo de alerta temprana que permita administrar la escasez hasta que se resuelva", agregaron.

Los senadores pidieron que no haya actualización de salarios: iban a cobrar cerca de \$ \$ millones



#### LA CONTROVERSIA POR LOS SALARIOS LEGISLATIVOS NO CESA

Tras la crítica que desató el auto aumento que se adjudicaron los senadores en abril, asoma ahora una nueva polémica. Como consecuencia del mecanismo que rige la actualización de sus ingresos atado al de los estatales, en la Cámara alta los legisladores sumarán medio millón de pesos a sus salarios cuando

cobren en junio. En consecuencia, elevarán el monto en bruto de sus dietas a poco más de \$ 5 millones (casi \$ 8 millones en bruto). Pero por la repercusión negativa que tuvo la noticia, los jefes de bloque le pidieron anoche a la vicepresidenta Victoria Villarruel dejar en suspenso la actualización pactada.

NEGOCIACIONES A CONTRARRELOJ EN EL SENADO

# LLA consiguió dictamen para la Ley Bases y ahora la expectativa es por el paquete fiscal

El debate en el plenario de comisiones por el megaproyecto había pasado a cuarto intermedio. Ante eso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, asistió al Congreso y logró destrabar los apoyos

\_\_ Julián Alvez

\_\_\_ jalvez@cronista.com

El oficialismo consiguió la cantidad de firmas necesarias para lograr movilizar la Ley Bases en el Senado. Esto se dio en las primeras horas de la noche, luego de que el plenario donde se está tratando llamara a un cuarto intermedio por falta de acuerdos y, ante eso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, asistiera de manera presencial al Congreso para lograr torcer las voluntades de los últimos senadores dialoguistas junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Con eso, también podrían tratar de conseguirse las firmas para el paquete de Medidas Fiscales, que también fue tratado hoy en la Comisión de Presupuesto y llevado a cuarto intermedio ante la incertidumbre de si estaban o no los acuerdos. Hasta el cierre de esta edición no estaba confirmada esta posibilidad, pero fuentes oficiales estimaban que también se podía conseguir el número para el dictamen.

Hasta el cuarto intermedio de la Ley Bases, faltaban que varios senadores firman el dictamen. Entre esos varios estaban el entrerriano Edgardo Kueider (Unidad Federal), la porteña Guadalupe Tagliaferri (PRO) y el santacruceño José María Carambia quienes fueron convencidos luego de estar reunidos con los negociadores libertarios en un lapso no mayor a dos horas.

Este último senador había expuesto horas antes del comienzo de la reunión plenaria que firmaría un dictamen propio, lo que afectó el poroteo que venían haciendo los alfiles de La Libertad Avanza en el Senado. Casi como un movimiento en espejo, el porteño Martín Lousteau (UCR) comunicó la misma medida durante el desarrollo de esa sesión. Aquello desembocó que el presidente del plenario, el puntano Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza) aplicara una pausa indeterminada en el desarrollo de la sesión.

Aunque al comienzo todo parecía indicar que habría que esperar una semana más para esperar una tentativa firma del dictamen, el flamante jefe de Gabinete se acercó al Palacio del Congreso con la premisa de cerrar los acuerdos ese mismo



Atauche y Abdala, de LLA, dos de las cabezas del plenario, junto a Juez, de PRO, alineado con las reformas

miércoles. Según indicaron fuentes parlamentarias, el oficialismo le terminó de conceder a Carambia una suba de las regalías en boca de mina para beneficiar las arcas provinciales, algo que está inserto dentro de las modificaciones en la Ley de Minería.

Durante los últimos días, a través de diferentes funcionarios del Ejecutivo y de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, se habían acordado cambios en puntos clave como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), así como en el blanqueo de capitales y el impuesto a las Ganancias (ahora llamado a los Ingresos). Incluso, la directiva hacia adentro de La Libertad Avanza por parte del presidente Javier Milei había sido movilizar cuanto antes el proyecto.

Aquello fue tomado por el flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien ayer se acercó al Salón Gris del Senado para apuntalar los artículos flojos de ambos proyectos y acercar posiciones junto a los jefes de bloque Eduardo Vischi (UCR), Luis Juez (PRO), Juan Carlos Romero (Cambio Federal) y Carlos Espínola (Unidad Federal). Después de aquel diálogo, el ministro coordina-

dor declaró: "Creo que hemos llegado a un consenso".

Las concesiones del oficialismo se estaban determinando hasta poco antes de la reanudación del cuarto intermedio de ayer. "Donde hay sugerencias se analiza", describía uno de los senadores libertarios a El Cronista, lo que visualizaba la ansiedad oficialista por destrabar ambos proyectos de ley, que consideran fundamentales para poder atraer inversiones y calmar a los mercados. La "motosierra eterna" -tal y como bautizó el vocero Manuel Adorniprecisa de iniciativas que se refrenden en el Congreso.\_\_\_









## Suman proveedores locales al RIGI y un esquema para divisas



Proveedores de minería e hidrocarburos pidieron cambios

En la última versión de la Ley Bases en el Senado el RIGI, uno de los temas más cuestionados, llegó con cambios en importaciones, el acceso a dólares y la integración de proveedores locales

\_\_\_ Victoria Lippo

\_\_\_ mlippo@cronista.com

El tratamiento en comisiones de la Ley Bases pasó a cuarto intermedio en el Senado y se debatían cambios. Entre los puntos de tensión estaba el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que volvió con modificaciones sobre algunos puntos: desarrollo de provedores locales, liquidación de divisas, importación de bienes usados sin aranceles, entre otros.

Uno de los puntos más no-

vedosos es que, en el artículo 164, incluye en los objetivos del RIGI el fomento del "desarrollo de cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión", un reclamo que sostenían proveedores de minería e hidrocarburos.

El artículo 174 incluyó que en la información y los requisitos para quienes quieran adherir al RIGI, tendrán que sumar información "sustentada en un estudio teórico, en el que se establezca que el VPU (Vehículos de Proyecto Único) no distorsionará el mercado local", y que detalle la estimación de creación de empleo directo a indirecto, con la integración local estimada, y un plan de desarrollo de proveedores locales.

Respecto de las importaciones, el artículo 188 que especifica que las importaciones quedarán exentas de derechos de importación, tasa estadística y comprobación de destino, y de todo régimen de percepción, recaudación, anticipo, retención de tributos nacionales o locales, especifica ahora que se aplicará a las compras de bienes de capital nuevos, cosa que antes no se detallaba. El punto incluye repuestos, partes, componentes y mercaderías de consumo, así como las importaciones temporarias.

El 191, que detalla que podrán importar y exportar libremente bienes sin que se les puedan aplicar restricciones de

La falta de desarrollo de proveedores y la compra de bienes usados eran los puntos mas criticados.

Mantiene la baja de Ganancias, la quita de retenciones y la libre disponibilidad de divisas escalada.

ningún tipo ni precios diferenciales que alteren el valor de las mercaderías importadas o exportadas, pero agrega que esto no limita la posibilidad de que las jurisdicciones desarrollen programas o políticas propias de contratación de proveedores locales.

Sobre la libre disponibilidad de las divisas obtenidas a través de las exportaciones, no se limita ni elimina la misma como habían reclamado algunos senadores y especialistas, sino que se detalla que los porcentajes de los cuales podrán disponer son a partir de la puesta en marcha del VPU.....

LA CONCESIÓN OFICIAL

# Ganancias: aceptaron crear deducción especial para los patagónicos

Jueves 30 de mayo de 2024

\_\_\_ Lucrecia Eterovich

\_\_\_ leterovich@cronista.com

En la previa del plenario de comisiones del Senado del miércoles, trascendieron los cambios que cedió el Gobierno en la redacción del impuesto a las Ganancias ante los bloques dialoguistas: deducción para los patagónicos y de los intereses de los créditos hipotecarios.

El borrador que le entregó el flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a los diferentes líderes legislativos, plantea modificaciones sobre la propuesta con la que, en diciembre, se buscaban ingresos por 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI) a los fines del déficit cero en 2024.

En el documento al que accedió *El Cronista*, que fue ratificado por fuentes de la Casa Rosada, el valor del Mínimo No Imponible (MNI) y de las deducciones personales y familiares quedaron igual al que se sancionó en la Cámara de Diputados.

Pero se agregó una más en respuesta a los pedidos de los patagónicos.

"Cuando se trate de empleados en relación de dependencia y jubilados que vivan en las provincias y/o, en su caso, partido, a que hace referencia el artículo 1 de la Ley 23.272 y sus modificaciones, las deducciones mencionadas en el artículo 30 se incrementarán en un 22% (veintidós por ciento)".

En cuanto al tiempo de ajuste, no existieron modificaciones: en caso de aprobarse, de forma excepcional, aumentarían en septiembre próximo por el acumulado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio a agosto, inclusive. Para a partir del año fiscal 2025, semestralmente



Los gremios petroleros presionaron contra Ganancias

por el mismo indicador en enero y julio.

Pero no fue la única incorporación al proyecto. Tras el lanzamiento de los créditos hipotecarios UVA, por medio del artículo 79 bis, se busca que se puedan deducir en un 100% los intereses de aquellos que fueron otorgados para la compra o construcción de inmuebles destinados a casa habitacional del contribuyente.

#### **EXENCIONES**

Uno de los grandes puntos de debate en la Cámara alta era la eliminación de las exenciones que se planteaba, donde el Gobierno también dio el brazo a torcer frente a la necesidad de que se apruebe luego de más de cinco meses de discusión intermitente.

Ya que si bien en el artículo 88 se estipula que todo pago recibido por cualquier concepto del trabajo en relación de dependencia (sea pagado por el empleado o por un tercero) integra la base imponible del impuesto, marcaron dos excepciones: mantiene la excepción para la Ley 26.176, pero suman a la Ley 19.640 (Régimen de Promoción Económica y Fiscal).

# Instrumental médico menor

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 16/2024

Imputación preventiva: \$25.550.848,35. Apertura: 11/06/2024 - 9 hs.

Adquisición de instrumental médico menor. Expediente Nº Co 628/2024. Lugar a realizar la apertura e Informes: Dpto. Compras y Suministros del Hospital Central Reconquista. Av. Hipólito Irigoyen 2051 (CP 3560). En horario de lunes a viernes de 7 a 12 hs. Tel. 03482 – 489100 int. 12125. Email: licitaciones hor@santafe.gov.ar. Valor del pliego: \$10.221. Deberá hacerse efectivo mediante depósito en la cuenta corriente Nº 536-3806/06 del Nuevo Banco de Santa Fe. Sellado Fiscal. \$2.268.

santafe.gob.ar





Excelencia en Salud Ocupacional

Examenes preocupacionales y periodicos Control de ausentismo Servicio medico en planta

Telefono: 5167-9000 Ventas 5167-9054/55

#### EDICTO Ante el Juzgado Nacional de Primera

Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 10, Secretaria N° 20, sito en Libertad 731 9° Piso de esta ciudad, tramita el pedido de ciudadania argentina de la Sra. SVETLA-NA KODINTSEVA de nacionalidad RUSA con PAS 76 1551620 según el expediente "KODINTSEVA SVETLANA s/ Solicitud de Carta de Ciudadania" Exp. N° 12046/2023. Por ello cualquier persona que fuviere conocimiento de algún acontecimiento que estimara podría obstar a dicha concesión, deberá hacerlo saber a este Juzgado. Publiquese por dos días Buenos Aires, 6 de tebrero de 2024 FDO: MATIAS M. ABRAHAM. SECRETARIO.

El Cronista Jueves 30 de mayo de 2024













MILEI EN ESTADOS UNIDOS

# Defensa liberal en Stanford y cita con los CEO de Google y Apple en el día 2

El Presidente elogió el ajuste de Caputo y recibió aplausos durante una disertación de 50 minutos sobre capitalismo, regulación de monopolios y su impacto en el crecimiento económico

\_\_\_ El Cronista \_\_\_ Buenos Aires

En su segunda jornada en San Francisco, el presidente Javier Milei expuso ayer en la Universidad de Stanford, donde elogió el ajuste del ministro de Economía, Luis Caputo, y se mostró junto a la directora de la Institución Hoover y ex secretaria de Estado Condoleeza Rice. Milei habló durante 50 minutos sobre capitalismo, regulación de monopolios y su impacto en el crecimiento económico y tuvo un cruce a la salida con un grupo de estudiantes.

"Cuando más intervención hay, cuando más se violente y se vulnera el derecho de propiedad, la señal que se trasmite cada vez es peor. En el límite, en el socialismo real y propiedad privada, no hay sistema de precios y el sistema se derrumba. Por eso, en todos los lugares donde se aplicó el socialismo fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural", sostuvo en línea con sus recientes discursos en el exterior.

Además de abundar en teoría económica, Milei elogió a Caputo, quien se encontraba en el lugar acompañando al mandatario: "Hizo el ajuste más grande en la historia de la humanidad", sostuvo, mientras los estudiantes comenzaron a aplaudir.

Y defendió su rechazo a cualquier tipo de intervención estatal cuando aludió a los factores que pueden quebrar la



El Presidente se fotografió con la exsecretaria de Estado y directora del Instituto Hoover, Condoleeza Rice

dinámica de consumo. "¿Ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento que se va a estar por morir de hambre y va a decidir para no morirse. No necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo porque alguien lo va a resolver", sostante

"El sistema de precios es un mecanismo de transmisión de información, de coordinación y de ajuste. El evento se dispara por el intercambio de los derechos de propiedad. Por lo tanto, cuando aparece el Estado e interviene lo que está haciendo el Estado es interferir en el derecho de propiedad. Y al intervenir en el derecho de propiedad, la señal empieza a tener ruido", agregó en su clase.

Además de Caputo, en el auditorio estuvieron la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el titular del Consejo de Asesores Económicos, Demian Reidel, y Gerardo Werthein, embajador en EstaFrente a los aplausos del auditorio, celebró a Caputo: "Hizo el ajuste más grande en la historia de la humanidad"

Durante su visita, Milei se cruzó con un grupo de manifestantes que repudiaron su visita a la universidad

dos Unidos. En otro momento de su exposición, Milei volvió a desviarse del tema y sostuvo: "En España tienen a Pedro Sánchez, que es algo así como un kirchnerista de buenos modales...bah, tampoco porque ya ni los tiene", generando risas y aplausos en el público.

De esta forma, el libertario mantuvo en pie el conflicto con Sánchez, luego de que éste dejara firme el retiro de la embajadora en Buenos Aires con un decreto real.

Durante su visita a Estados Unidos, el presidente Javier Milei se cruzó este miércoles con un grupo de manifestantes que repudiaron su visita a la Universidad de Stanford y que lo llamaron "fascista". "Milei, fascista, no queremos tu visita", cantaban tres personas en uno de los accesos de salida del centro educativo. El Presidente se acercó a las vallas para ponerse cara a cara con los manifestantes de origen latino.

"Los fascistas son los socialistas. Nosotros, los liberales, somos opositores. Dejen de defender a asesinos", les retrucó el Presidente. Frente a los cánticos que no cesaban, el mandatario insistió: "En lugar de gritar, ¿por qué no me escuchás? Andá y estudiá así no decís burradas, vayan a estudiar". Al cierre de esta edición, restaban dos citas de peso en su agenda con el CEO de Google, Sundar Pichai, y después con el de Apple, Timothy Cook.

### Reactivos e insumos

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 025/2024

Imputación preventiva: \$6.000.000. Apertura: 12/06/24 - 9:30 hs.

Adquisición de reactivos e insumos varios por período de 6 meses y con opción a prórroga por igual período, solictiados por el servicio de Hemoterapia y con destino a los pacientes del Hospital Provincial de Niños Zona Norte "Dr. Roberto M. Carra". DESTINO: Hospital Provincial de Niños Zona Norte, EXPTE, Nº: 484/2024, FORMA DE PAGO: 60 DIAS F/ FACTURA, SELLADO FISCAL: \$2,268. PLIEGO A DISPOSICION EN: www.santafe.gov.ar (compras) y Oficina de Compras, Suministros y Patrimonio del Hospital de Niños Zona Norte Dr. Roberto M. Carra, T.E.: 0341- 4724532 Int. 102/132. Horario: 7 a 12:30 hs. compraszonanorte@gmail.com. VALOR DEL PLIEGO: \$2,400. Mediante Depósito en cuenta bancaria Cuenta Nº 9001/04 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Sucursal 599 hasta un (1) dia antes de la apertura de ofertas o Transferencia Bancaria Cuenta credito CC 599-9001/04 Pesos. CBU credito 3300599515990009001042. La boleta de depósito que deberá adjuntarse a la propuesta correspondiente, deberá presentarse en la Oficina de Compras del Hospital Pcial de Niños Zona Norte. Av. de los Trabajadores

santafe.gob.ar



El Juzgado Nacional de 1ra, Instancia en lo Comercial nº 2, Secretaria nº 200, con sede en Marcelo T de Alvear 1840, 2º P. C.A.B.A., comunica por 1 día en los autos caratulados: "CIRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS c/ OBERTELLO, Emanuel Alejandro s/ ejecución prendaria\* (Expediente nº 6583/2022), (Juz. Com. Nº 2 Sec. Nº 200), que el martillero Eduardo Alberto Radatti (CUIT 20-25999502-8), subastará al contado, al mejor postor y en dinero en efectivo el día 27 de junio de 2024, a las 11:15hs, en Jean Jaures 545, C.A.B.A., el 100% del automotor marca Mercedes Benz, modelo: FHVito 111 CDI Furgon Mixto 4+1, tipo: 22- Furgon, año 2018, motor marca Renault nºR9MA502C034409, chasis marca Mercedes Benz nº 8AB447703JE829763, dominio AC809NF, de propiedad de Obertello, Emanuel Alejandro, CUIT: 20-31091919-6, en el estado y condiciones en que se encuentra y exhibe, el 24 y 25 de junio 2024, de 10 a 12 y de 14 a 16hs, en Ruta 24 (ex 197) Nº 1541 entre Almafuerte y Atuel, cuartei V, Moreno, Provincia de Buenos Aires.- Base: \$ 12.000.000; Comisión 10% más IVA y 0,25% de arancel Ac 10/99 CSJN, todo en efectivo en el acto del remate. En caso de corresponder el pago de IVA por la compraventa estará a cargo del comprador, no se considera incluido en el precio; será retenido por el martillero en el acto y depositado en autos. Se prohibe la compra en comisión y la ulterior cesión del boleto de compraventa, debiendo extenderse el Instrumento en la persona que realice la mejor oferta. El comprador debe constituir domicilio legal en C.A.B.A. bajo apercibimiento dispuesto art 41 y 133 Cpr. Deuda por patentes a la Pcia, de Corrientes, sin alta; deuda por Infracciones, la suma de \$ 45.623 al 9/02/24. El comprador en subasta debe recibir el bien libre de todo gravamen, con los impuestos y tasas pagadas, hágase saber al comprador que una vez adquirido el bien, fijase el plazo de 10 días, a los fines de proceder a la inscripción del rodado, bajo apercibimiento de proceder a la denuncia de venta. Para poder concurrir inscribirse previamente en la web www.csjn.gov.ar, ingresando al link Oficina de Subastas - Trámites: turnos registro, y presentarse con el formulario que indica el sitio. Para consulta del protocolo deberá ingresar al link https://subastas.csjn.gov.ar/ofisubastas/files/protocolo. pdf.- Buenos Aires, 23 de mayo de 2024. Fernando Martin Pennacca Juez - Maria Eugenia Garcia Cuerva Secretaria

\* #CASHTAG

Jairo Straccia Periodista

## ¿Podía haber gobierno que funcionara peor que el de Alberto y Cristina?

hora cuando vuelva el Presidente, se va a arreglar todo.

Seguramente Javier Milei estuvo al teléfono las 24 horas para que se resuelva la crisis del faltante de Gas Natural Com-primido que dejó sin funcionar a las estaciones de servicio de todo el país por primera vez en la historia según cuentan los más memoriosos del sector.

El frío se anticipó y disparó la demanda energética hogareña antes de que la conducción económica lo tuviera previsto. La demora en llenar a full el Gasoducto Néstor Kirchner por ahorrarse unos u\$s 40 millones en obras para terminar las plantas compresoras derivó en la necesidad de salir a comprar de urgencia una docena de barcos de Gas Natural Licuado que posiblemente cuesten u\$s 500 millones en total.

Además, cuando este fin de semana se intentó traer de raje uno de Petrobras, acá de Brasil, problemas con el pago demoraron su ingreso al sistema y la orden llegó en la madrugada de hoy a todo el país: se corta el suministro que usan remises y taxis pero también el dispendio a 100 industrias, hasta tanto no se resuelva el asunto.

Se supone, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, que desde esta noche debería empezar a volver todo a la normalidad tras resolverse la cancelación del embarque que llegaba desde el país de Lula Da Silva, con el que se tejieron tan buenas relaciones que no cabe duda deben haber ayudado para que esto no pase (?).

#### **PESADA HERENCIA**

La gestión de la energía quizás sea de las peores herencias históricas de los gobiernos kirchneristas en sus distintas variantes. El regalo de la luz y el gas por años derivó en el despilfarro de las reservas de hidrocarburos, drenó los dólares del Banco Central y generó una cultura de me-da-lo-mismo frente al uso de la energía que en





esta administración tiene margen para no hacer una peor performance en esa materia. Pero los problemas que se vieron en las últimas horas al menos siembran de dudas la capacidad de revertir la situación, o al menos de no empeorarla.

#### MOTOSIERRA

Una mezcla de desidia e incompetencia más el trasfondo ideológico de que el Estado tampoco tiene que ocuparse de tantas cosas generó con la falta de gas otra muestra de lo complicado que es para el gobierno de La Libertad Avanza hacer que los semáforos funcionen.

Ojo, es una frase hecha pero el choque que dejó 90 heridos y un susto enorme en el ferrocarril San Martín a principios de mes fue producto de que justamente no se giró el dinero para reemplazar los cables con los que andaba el semáforo de las vías por lo que fue reemplazado por señaleros humanos que siempre se pueden equivocar. La situación estaba llegando "al el área técnica a la jefatura política para que tomaran cartas en el asunto y mantuvieran un sistema andando aún con los miles de problemas acumulados durante los últimos 20 años.

La falta de campañas de difusión antes del pico de casos de dengue, o los problemas en la distribución de alimentos para los comedores populares repiten la misma lógica de mala gestión, torpeza y prejuicio político, y derivan en una respuesta pobre y tarde frente a los problemas concretos al punto que hasta Mirtha Legrand, la diva de los almuerzos que está políticamente mucho más cerca de Milei que los Kirchner, se ha vuelto una voz crítica cada fin de semana porque no cuidan a "la gente".

#### **SALIDAS Y VACIOS**

La salida de Nicolas Posse de la jefatura de Gabinete vino a ponerle esta semana el moño al (no) funcionamiento del gobierno más loco del mundo.

Ok, venimos de uno donde el Presidente y la vice se mataban

De arranque, por lo tanto, i advertido notas internas desde i prar una birome por el nivel de i internas que había, pero ahora en menos de medio año ya se fueron más de 30 funcionarios recientemente designados mientras aún persisten más de 1800 que fueron nombrados antes del 10 de diciembre.

> Los voceros del Presidente, en tanto, dicen tantas cosas para justificar el maltrato en la salida del que supo ser "un amigo" de Milei que han dicho que era lento, pero también voraz, que no gestionaba, pero que también era un pulpo, que le faltaban agallas, pero que tenía una red de espionaje interno. A este ritmo, mañana será Voldemort.

> Desde las mismas usinas de chats con el entorno presidencial ahora apareció explícita la desconfianza del jefe de Estado con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, de la que nos enteramos que en la Casa Rosada se habla como "bicho cruel". Total normalidad.

#### INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En medio del desbande, en el que aún algunos anotan la posible salida de más ministros,

todo el mundo se cuida como oro. límite de lo prudente", habían en público y no se podía com- todo el Poder Ejecutivo se tuiteó encima para saludar que Karina Milei, "el jefe", llegó a X, donde hasta ahora ha descollado retuiteando con burla y agresión al actor Pablo Echarri, por decir que tuvo que vender dólares.

Se supone que posteó desde Estados Unidos, además, donde acompaña a su hermano en la gira para encontrarse con los principales empresarios que desarrollan la inteligencia artificial, esa tecnología que permite que las máquinas aprendan de los humanos y hasta desarrollen algo así como la capacidad de pensar e interactuar.

De todos los viajes que ha hecho Milei, puede que sea de los más relevantes, por el tipo de agenda que impulsa más allá de que haya o no promesas de inversión concretas. Ojalá supieran en el Gobierno que la Argentina, con dos universidades públicas (la UBA y la de Almirante Brown) y una privada (la de San Andrés) es pionera en el desarrollo de carreras para formar gente para trabajar en esa materia.\_\_\_

Calidad que impulsa. Cercanía que potencia.

► Auditoria ➤ Consultoria ➤ Impuestos y Legales ➤ Outsourcing & Payroll



DESCONCIERTAN SUS ALIANZAS Y SUS FORMAS

# Mientras la UE busca decodificar a Milei anticipa que no habrá acuerdo final con el Mercosur durante 2024

Bruselas intenta entender al Presidente mientras sigue las idas y vueltas en su discurso sobre el bloque. Las cuestiones clave en el pacto que arrastra décadas de negociación

#### DENVIADO ESPECIAL



Matías Bonelli Jefe de Política y Economía mbonelli@cronista.com Desde Buselas

Europa intenta entender al presidente Javier Milei. Observan que su discurso respecto de la Unión Europea ya tuvo algunas idas y vueltas respecto de su visión sobre el bloque, pero al mismo tiempo entienden que no hubo hasta ahora situaciones que los hiciera dudar sobre sus intenciones de que avancen cuestiones claves como el acuerdo entre la UE y el Mercosur.

"Al menos por ahora", resaltan en el bloque, y allí tal vez
radica una de las principales
alertas que se prenden sobre
Milei. Hoy -aunque claramente
no desde lo discursivo- da algunas garantías, si bien no al
punto de dar el tema por cerrado. "No logramos terminar
de entenderlo; no le podemos
sacar una radiografía", apuntan.

Lo cierto es que Milei tampoco ayuda a que desde la UE se sientan más tranquilos con su figura. Lo fuertes cruces con el presidente de España, Pedro Sánchez, no cayeron nada bien y no hicieron más que empantanar su imagen. "A veces tiene un discurso muy radical pero en



Mondino con Fink-Hooijer, titular de la Dirección de Ambiente de la UE

el día a día no encontramos problemas", resumen desde la UE, aunque resaltan la necesidad de tener todas las alertas activadas.

Todo esto está generado, sin dudas, por el discurso del presidente argentino, aunque también por lo que se empieza a ver en cuanto a la relación de la Argentina con China, un país a que se atacó durante la campaña presidencial y que hasta dejó suponer que no habría un ida y vuelta comercial. Sin embargo la situación que se dio es totalmente la contraria y los acuerdos entre la Argentina y China siguen apareciendo.

También hay alertas por la cercanía con líderes de otros países qué tal vez no son los mejor vistos en Europa. A Milei se lo ve demasiado cercano a Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Y la admiración del presidente argentino por el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también preocupa. Muchos en la UE ya trabajan con la expectativa de que retomará el poder de la Casa Blanca. "Seguramente irá por una economía mucho más cerrada, lo que le puede quitar mercado a la UE", afirman.

Todo esto, sin embargo, podrá cambiar con las elecciones europeas que se realizarán la semana que viene, entre el 6 y e 9 de junio. Se estima que la UE podría virar hacia la derecha, y allí habría que ver qué postura toman respecto de América Latina en general.

En medio de todo esto, lo que

también ya está muy claro es que éste no será -tampoco- el año en el que se concretará 100% el acuerdo entre la UE y el Mercosur. Las trabas que venían apareciendo no desaparecen, y los pasos burocráticos a seguir son demasiados como para pensar que esto ocurrirá. De máxima, se firmará una suerte de acuerdo previo que ponga fin a las idas y vueltas, pero acuerdo final no habrá.

"Los tiempos ya no dan. Primero se pensó que podía ser diciembre de 2023 pero en la Argentina había un proceso de cambio de gobierno y eso modificó todo. Después se pensó en mayo de este año pero ahora hay elecciones en la UE. Todo esto, además de que todavía hay algunos puntos por resolver, cambiaron el calendario", explican desde el bloque europeo.

En cuanto a lo que todavía queda por avanzar, a grandes rasgos, aparecen dos cuestiones centrales. Del lado europeo, los agricultores franceses protestan porque serán perjudicados por el ingreso de productos del agro del Mercosur. Del otro lado, Brasil muestra una postura más cerrada en cuanto a la defensa de su industria, y ese es otro de los puntos sobre los que se da vuelta.

A esto, además, se le deben sumar las cuestiones ambientales, ya que la UE no quiere saber nada con la posibilidad de que ingresen en su territorio productos provenientes de zonas deforestadas.....

### SIDERCA Sociedad Anónima Industrial y Comercial (absorbente)

PARQUES EOLICOS DE LA BUENA VENTURA Sociedad Anónima (absorbida) FUSIÓN POR ABSORCIÓN A los fines dispuestos por el artículo 83 inciso 3° de la Ley 19.550, se hacer saber que las sociedades SIDERCA Sociedad Anónima Industrial y Comercial (en adelante indistintamente "Siderca S.A.I.C.") y PARQUES EOLICOS DE LA BUENA VENTURA Sociedad Anónima (en adelante indistintamente "P.E.B.V. S.A.") han resuelto fusionarse en los siguientes términos:

Sociedad absorbente: "SIDERCA S.A.I.C." con domicilio en Carlos M. della Paolera N°297/99, piso 16°, C.A.B.A., inscripta en el Registro Público el 03/06/1948, N°340 del folio 140, Libro 48, Tomo de Estatutos Nacionales.

Sociedad absorbida: "P.E.B.V. S.A." con domicilio en Carlos M. della Paolera N°297/99, piso 16°, C.A.B.A., inscripta en el Registro Público con fecha 22/07/2016, bajo el N° 13.330, Libro 80, Tomo de Sociedades por Acciones.

13.330, Libro 80, Tomo de Sociedades por Acciones. Fusion: "SIDERCA S.A.I.C." absorbe a "P.E.B.V. S.A." y ésta última se disuelve sin liquidarse, en un todo de acuerdo con el Acuerdo Previo de Fusión de fecha 08/03/2024 y el Acuerdo Previo de Fusión Complementario de fecha 20/03/2024, que fuera aprobado por las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias Unánimes de las sociedades involucradas, las que fueron celebradas en forma conjunta y simultánea el 04/04/2024. No existen accionistas recedentes. La fusión se efectúa sobre la base de los Estados Contables individuales de las partes y Estado de Situación Patrimonial Especial Consolidado de Fusión, todos ellos al 31/12/2023, de los cuales resultan las siguientes valuaciones: - SIDERCA S.A.I.C.: Activo: \$1.481.706.135.823 - Pasivo: \$579.756.248.406 - Patrimonio Neto: \$901.949.887.417.

- P.E.B.V. S.A.: Activo: \$6.531.614.474 - Pasivo: \$4.067.242.851 - Patrimonio Neto: \$2.464.371.623. Reclamos de ley: Pasaje Della Paolera N°297/299, piso 16, C.A.B.A., Atn. Dra. Fabiana Sinistri.

#### INMUEBLE DESOCUPADO c/ BASE y RETASA

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 99 a cargo del Dr. Camilo Almeida Pons. Secretaria única a cargo de la Dra. Liana Mercedes Constenla, con sede en Av. de los Inmigrantes 1950. Piso 6 de esta ciudad, comunica por dos días en autos; "CONS. GENERAL URQUIZA 48/56/64 C/ HOLDEM SA S/EJECUCION DE EXPENSAS", Expte. Nº 30880/2020, que la Martillera BEATRIZ ELSA BIANCHI subastará el 5 de junio de 2024, a las 11:15 horas en punto, en la Sede de la calle Jean Jaures 545 de esta Ciudad, el bien inmueble sito en Gral. Urquiza 48/ 56/ 64, entre Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, piso planta baja y 1, unidad funcional Nº 3, Matricula: 9-264/3 de esta ciudad. N.C.: Circ. 9, Secc. 28, Manz. 49, Parc. 8 A. Superficie 272,10 m2. Porcentual; 3,02 %. Partida 1201740-08, Deudas: Expensas, \$ 7.530.507,70, al 21/05/24 (fs. 227) y último mes (04/2024) \$ 345.294,40; AYSA, \$392.081,45, al 27/02/23 (fs. 113/8). GCBA, \$ 120,502,10 + \$39,272,89, at 03/04/23 (fs. 157). De la constatación realizada por la Martillera surge. Se trata de una unidad funcional que ocupa 272,10 m2 distribuida en un local de la planta baja con acceso desde la calle por Urguiza 56 o por el edificio, 1er piso "A", estando compuesta la oficina de 7 despachos, 1 sala de reuniones, 4 baños, y 1 cocina chica, con diversos muebles de madera amurados o empotrados en las paredes. El piso es de parquet damero y se encuentra levantado en varios sectores. El ingreso a través del local era utilizado como recepción para las personas que ingresaban a las Oficinas en el primer piso, se encuentra actualmente cubierto con una reja de seguridad del edificio y posee internamente una escalera de comunicación con las oficinas. Todo se encuentra en regular estado de uso y conservación por aproximadamente 12 años de abandono. Esta venta se realiza AL CONTADO Y AL MEJOR POSTOR. BASE USS 95.025.- De no haber postores por la base, se subastará nuevamente a las 11:45 hs. SIN BASE. SEÑA 30% COMISION 3%, IMPUESTO DE SELLOS 1% y ARANCEL (Acordada 24/2000) 0,25%. Se exigirá de quien o quienes resulten compradores la constitución de domicilio dentro del radio de la Capital Federal, bajo apercibimiento de que las sucesivas providencias se le tendrán por notificadas en la forma y oportunidad previstas por el art. 133 del Código Procesal.- Atento lo resuelto por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones del Fuero en fallo Plenario "Servicios Eficientes S.A. c/ Yabra, Roberto Isaac s/ ejecución hipotecaria" que no corresponde que el adquirente en subasta judicial afronte las deudas que registra el inmueble por impuestos, tasas y contribuciones, devengadas antes de la toma de posesión, cuando el monto obtenido en la subasta no alcanza para solventarlas", sin perjuicio que "no cabe una solución análoga respecto de las expensas comunes para el caso de que el inmueble se halle sujeto al régimen de la ley 13.512". Se hace saber el PROTOCOLO DE SUBASTAS JUDICIALES PRESENCIALES: DEL PUBLICO EN GENERAL. Para concurnir al remate, el público deberá inscribirse previamente a través de la web del Alto Tribunal (www.csjn.gov.ar) ingresando al link Oficina de Subastas -Tramites: turnos registro y deberá presentarse el día y hora asignado en Jean Jaures 545 PB. Caba, con el formulario que indica el sitio aludido. El comprador deberá constituir domicilio en CABA, EXHIBICION: los días 3 y 4 de junio de 2024, en el horario de 10 a 12 horas. El presente se publica por dos días en El Cronista. BUENOS AIRES, 28 de Mayo de 2024 - CAMILO ALMEIDA PONS Juez - LIANA MERCEDES CONSTENLA SECRETARIA

ELSA BIANCHI • 11-5616-3696

### El Cronista

## **Apertura**

# El Cronista Mundo PyME

Innovación y crecimiento empresarial

### Miralo en VIVO

cronista.com 30 de Mayo - 12:00 hs.





Javier Viqueira



Fabián Xavier Castillo **FECOBA** 



Ramón Robles Gorriti Metrotel



Agustín Viola Mercado Pago



Juan Carlos Ozcoidi **Garantizar SGR** 



Leandro Tangreti Movistar Empresas Argentina



Juan Cuattromo **Banco Provincia** 



Flavia Elizabeth Ledesma Labohierro



Analia González **UCEMA** 



Diego Abatecola Blender



Christian Dátola Somos Pymes



José Del Boca **Ternium Argentina** 



Mariano Remondino Tromen



Roberto García Moritán GCBA



Laura Romano Integra



Hernán de Goñi El Cronista Moderador



Lorena Guarino El Cronista Moderadora



Julián Yosovitch **El Cronista** Moderador



**Patricia** Valli El Cronista Moderadora























# Finanzas & Mercados



¿EL FIN DEL CARRY TRADE?

# El dólar trepa 13% en el mes y supera en mayo por primera vez al plazo fijo



En la gestión Milei, las apuestas a la tasa en pesos le venían ganando mes a mes al dólar. Mayo marcó el fin del carry trade, alimentado por la baja de tasas y la demora en la ley Bases. ¿Y junio?

\_\_\_ Guillermo Laborda

\_\_\_ glaborda@cronista.com

El dólar en el promedio de sus variantes se apresta a marcar su primer triunfo en la gestión de Javier Milei sobre el tradicional plazo fijo al acumular una suba de 13% en mayo y cuando sólo restan dos ruedas para el cierre del mes. El dólar libre hasta hoy muestra una suba de 16% en mayo contra el 13% del dólar MEP y del 11% del contado con liquidación contra un rendimiento de un plazo fijo del 3,5%, como máximo.

¿Se acabó el carry trade en la Argentina? Hay muchos factores que inciden pero claramente lo mejor ya quedó atrás. "Apostar a la tasa en pesos hoy es

como llegar a una fiesta a las cuatro de la mañana", graficó a El Cronista el operador de una mesa de un banco argentino. Los rendimientos en pesos ya no son atractivos, más cuando hace dos semanas el BCRA dispuso una baja de tasas que llevó a que el plazo fijo pase a rendir apenas 2,5% efectivo mensual. Incluso, esa decisión del BCRA fue una de las causas que gatilló una fuerte suba del dólar libre, el MEP y el "contado con liqui", que llegó a superar los 1300 pesos. La retracción en las últimas ruedas no alcanzó para que igualmente la moneda norteamericana marque una suba de 13% promedio en mayo.

Una característica importante en lo que a tasas en pesos

se refiere es que el ahorrista ha comenzado a mirar el rendimiento de las Lecap, que precisamente ayer tuvieron un nuevo capítulo en una licitación realizada por el secretario de Finanzas Pablo Quirno. Los rendimientos por encima del 4% atrajeron fondos del inversor minorista dado que es superior al del tradicional plazo fijo y que en paralelo les da liquidez dado que pueden vender esas Lecap en cualquier momento y así evitar quedar inmovilizado por un mes.

Ayer, por ejemplo, la Lecap con vencimiento el 14 junio, es decir una suerte de colocación a 15 días, salió al 4,2% efectivo mensual mientras que Quirno cortó las letras con vencimiento al 12 de julio y al 16 de agosto a una tasa de 3,57% y 3,59%, respectivamente. Aún con rendimientos menores a esas fechas, siguen siendo superiores a los del plazo fijo.

¿Y en junio? ¿Qué puede pasar con el carry trade? ¿Volverá a superar al dólar? Hay varios factores en danza que marcarán el resultado de este superclásico financiero de la Argentina. En lo doméstico, en primer lugar, todo pasa por la ley de Bases, que aparenta sufrir una nueva demora. Un eventual retroceso de este proyecto de ley daría oxigeno a las subas de la moneda norteamericana. Del otro lado del mostrador, en la plaza local se sigue de cerca todo lo que pase con la inflación. Una nueva reducción, por ejemplo, que en mayo se ubique debajo de 5%, sería un golpe de confianza importante para al plan económico de Luis Caputo.

Junio en paralelo va a ser un mes clave en las negociaciones con el FMI. Recuérdese que a mediados de mes, el organismo internacional aprobará, de la mano de la reunión de su directorio, un desembolso a la Argentina de u\$s 800 millones. Después de ese desembolso, el equipo económico tiene planeado acelerar las negociaciones para delinear un nuevo acuerdo, eventualmente con fondos adicionales que permitan liberar el cepo. Aparecen entonces otros interrogantes, como el valor del dólar una vez que se levanten las restricciones. Del ámbito internacional, mañana se conocerán datos claves respecto a la economía de EE.UU. que definitivamente moverán la tasa a 10 años.

Lo que está claro es que el panorama de los próximos días luce complejo para que el peso le gane nuevamente al dólar. Y la inflación, aún cediendo al 5% mensual, sigue estando por encima de la tasa en pesos. De hecho, la inflación, hasta ahora siempre estuvo por encima de las alzas del dólar y de las tasas y por primera vez hasta el alza de los precios perdió contra esa suba del 13% promedio del dólar. La cautela manda.

INTEROPERABILIDAD

#### Mercado Pago acordó con MODO abrir sus redes de código QR

\_ Ariel Cohen

\_\_ acohen@cronista.com

Después de tensas negociaciones, que incluyeron la presentación de una denuncia por abuso de posición dominante, Mercado Pago, la billetera digital líder del mercado, y MODO, su competencia propiedad de los bancos, firmaron un acuerdo que permitirá la posibilidad de usar tarjetas de crédito con los códigos QR de cualquier sistema.

De esta forma, la firma de Marcos Galperin pondrá disponible a partir del próximo lunes en tres cadenas de comercios la posibilidad de pagar con Modo sobre el QR de Mercado Pago. "Como en todo desarrollo técnico, la ampliación al resto de los comercios será progresiva", se indicó.

Fuentes del mercado financiero indicaron a El Cronista que MODO firmó esta tarde la aceptación de los términos y condiciones que pedía la billetera de Mercado Libre para abrir su canal y que se pueda pagar con tarjeta de crédito en comercios que solo ofrecen sus códigos QR.

A diferencia de las exigencias económicas que Mercado Pago había puesto sobre la mesa, la única condición firmada es un acuerdo en materia de fraude. Se pudo convenir "en los términos contractuales y técnicos que faltaban definir", dijeron en la billetera líder.

En la medida en que sea exitoso el inicio en las tres cadenas de comercios, se iría extendiendo el alcance de la interoperabilidad.

La interoperabilidad QR debía entrar en vigencia el 30 de abril pasado, al cabo de una serie de postergaciones de una decisión del Banco Central. Mercado Pago había resistido esta apertura del acceso a su plataforma y pretendía condiciones económicas para hacerlo.



Los activos argentinos suben en los mercados al ritmo de la discusión legislativa.

EL MERCADO MIRA AL CONGRESO

# Suben los bonos en dólares a la espera de avances en la Ley Bases

Treparon los títulos soberanos y los ADR de empresas argentinas. El mercado espera avances del proyecto del oficialismo en el Congreso. El riesgo país cae debajo de los 1400 puntos

\_ Julián Yosovitch

\_\_\_\_ jyosovitch@cronista.com

Los Globales y los ADR de empresas argentinas extendieron ayer el avance para recuperar parte del terreno perdido desde abril. En promedio, los títulos soberanos subieron más del 2%, en una jornada marcada por la expectativa sobre la discusión de la Ley Bases en el Congreso.

El Global 2029 y el Global 2030 avanzaron 1,8% y 2% respectivamente. Por su parte, los bonos del tramo medio a 2035 y 2038 ganaron 2% y 2,2% respectivamente, mientras que los bonos más largos a 2041 y 2046, subieron 2,2%.

De esta manera, los bonos operaron al alza por segundo día consecutivo y logran recuperarse parcialmente de las pérdidas sufridas en las últimas semanas.

Por su parte, los ADR subieron en Wall Street hasta 5%, liderados por Edenor, Banco Macro y Supervielle.

El riesgo país volvió a caer

debajo de los 1400 puntos y se ubicó en 1376 unidades. Aun así, todavía se encuentra por encima de los 1150 puntos que supo tocar a finales de abril.

Sin embargo, aun con el rebote actual, los Globales muestran pérdidas en todos los tramos de la curva desde sus picos recientes alcanzados a fines de abril.

El tramo más corto es el que menos sufrió, con mermas de entre 6% y 6,1%. En el tramo medio, los Globales a 2035 y 2038 retroceden 9% y 10%, al igual que los bonos a 2041 y 2046 que bajan 11% y 9,5% los bonos a 2041 y 2046 respectivamente. Con esta baja, los títulos de deuda local han regresado a operar en mínimos desde abril y marzo pasado en los distintos tramos de la curva.

Antes de su viaje a Estados Unidos, Javier Milei aceptó la renuncia de Nicolás Posse como jefe de Gabinete y en su lugar designó al ministro del Interior, Guillermo Francos.

Los analistas de Portfolio

Personal Inversiones señalan que el cambio político podría estar jugando un papel importante en el rebote. "La llegada de Francos a la jefatura de Gabinete en reemplazo de Posse podría haber contribuido al rebote de la renta fija en dólares Argentina. Este cambio de estrategia ilustra un tono más conciliador en el Gobierno, lo que podría darle mayor capacidad a la hora de construir concesos para conseguir dictamen en el Senado", dijeron.

Con una visión similar, desde la mesa de trading de un banco local indicaron que el factor político está generando entusiasmo de corto plazo entre los inversores. "No es casualidad que el rebote de los últimos dos días haya coincidido con la salida de Posse y la llegada de Francos", dijeron. En ese sentido, agregaron que "la demora en la aprobación de la Ley Bases provocó ciertas dudas entre los inversores y por ello es que se evidenciaron retrocesos en los bonos soberanos. Sin embargo, con la salida de Posse y la llegada de Francos se renueva la esperanza de que el Gobierno pueda aprobar su primera ley, algo que genera entusiasmo entre los inversores, y por ello el rebote de los últimos días".

Finalmente, los analistas de Outlier agregaron que los cambios son un reconocimiento implícito por parte de la Administración Milei de que se necesitan más negociación política para conseguir avances concretos en el frente legislativo y en la construcción de alianzas y consensos. "De ahí la designación de Francos. Además, hay varias áreas dónde se nota la falta de gestión, la entrada de Federico Sturzeneger podría ser un renovado y concreto impulso por ese lado. En resumen, creemos que los cambios pueden ser positivos y parece que el mercado así los tomó", afirmaron.\_\_\_

CRÉDITOS HIPOTECARIOS UVA

### Bancos piden rápida solución a la traba del parking del dólar MEP

Enrique Pizarro

\_ epizarro@cronista.com

La fluctuación diaria del precio del dólar MEP, además de la incertidumbre respecto a los niveles de inflación en el futuro, es uno de los principales inconvenientes que afrontan los tomadores de los nuevos créditos hipotecarios UVA. Los bancos admiten la dificultad, pero confían en que pronto habrá una solución.

La cotización del dólar MEP toma relevancia debido a que todos los propietarios exigen la moneda estadounidense al vender su inmueble. Sin embargo, los créditos hipotecarios que ofrecen las entidades bancarias se entregan en pesos, por lo que posteriormente habría que convertirlos a dólares para cumplir con la exigencia de los vendedores.

Ante la imposibilidad de acceder al mercado oficial de cambios, en el marco del cepo cambiario, una de las alternativas es adquirir dólares a través del mercado bursátil. Pero, por la normativa vigente, hacerlo por esa vía conlleva un proceso de 1 día hábil, lapso en el que puede haber cambios en la cotización.

"Hay un problema con el tiempo por la incertidumbre de la cotización del dólar MEP durante ese lapso, pero creemos que este problema se va a solucionar porque están dados todos los elementos y la voluntad política para hacerlo", afirman en los bancos Nación, Ciudad, Macro y Supervielle.

#### **RECLAMAN SOLUCIÓN**

Los representantes de estas cuatro entidades bancarias esperan que la traba pueda ser solucionada rápidamente por el Gobierno, lo que contribuiría a transparentar y agilizar los procesos de toma créditos y compraventa, co-

mentaron ayer en un panel sobre crédito hipotecario, organizado por Reporte Inmobiliario y el Colegio de Escribanos de CABA.

"Los créditos se entregan en pesos. El vendedor, en principio, hasta que no cambie la normativa, va a recibir pesos. El banco no puede recibir una propuesta de reserva del inmueble en dólares. Si no queda clara la moneda de pago, no podemos avanzar", afirmó Delia Zanichelli, escribana jefe de Banco Nación.

Zanichelli agregó que la alternativa de que el tomador del crédito acceda al dólar MEP para entregarle divisas al vendedor del inmueble puede generar descalces entre las partes si no se ponen de acuerdo con la diferencia por la fluctuación diaria de esa metodología,

Con la normativa actual, la opción del dólar MEP puede generar descalces entre compradores y vendedores de inmuebles

Los bancos buscan métodos para reducir los riesgos en cambios de precios, pero reclaman normativas para simplificarlo

aunque sostuvo que tiene "la certeza de que eso va a cambiar".

"Estamos buscando alguna forma o instrumento para que el riesgo del precio del dólar MEP sea parte del riesgo que está tomando la persona que accede al crédito. Estamos trabajando en eso, pero la normativa debería ayudar a simplificarlo", resaltó Fernando Gómez Sánchez, jefe de productos bancarios de Banco Macro.....



MATAGONIA

PATAGONIA BROKER S.A. por orden del Ministerio de Economía de la Provincia del Chubut LICITACIÓN PÚBLICA Nº 04/2024-EC (Expte. Nº54/24/EC)

Objeto: Contratación de los seguros para las Aeronaves de la Provincia del Chubut Apertura: El 10 de junio del 2024 a las 10:30 hs. en las oficinas de Patagonia Broker S.A., sitas en Alberdi 298 de la ciudad de Tielew

Presupuesto oficial: USO 56.100,00 (Dólares Cincuenta y Seis mil Cien con 00/100). Garantia: Mantenimiento de la Oferta 1% del Presupuesto Oficial. -

Valor del Pliego: Valor del Pliego: \$182.530,00. - (Pesos Ciento ochenta y dos mil quinientos treinta con 00/100) + IVA, Consultas: Tel./Fax: 0280-4438242.-

E-mail: info@patagoniabroker.com,ar Alberdi 298 Trelew-Chubut (C.P. 9100) https://licitaciones.chubut.gov.ar

POR AHORA, SE PAGA CON RESERVAS DEL BCRA

# China espera decisiones del Gobierno para renovar el swap por casi u\$s 5000 millones



Habrá que hacer frente con dólares de las exportaciones, ya que no hay divisas nuevas del FMI

Se deberá pagar excepto que el Gobierno autorice reactivar la construcción de las represas Kirchner y Cepernic que son financiadas por Beijing y que están paralizadas por orden de Ejecutivo

\_\_\_ Mariano Gorodisch

\_\_ mgorodisch@cronista.com

Excepto que el Gobierno haga un guiño con la reactivación de la construcción de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner que son financiadas por China y están paralizadas por orden de Ejecutivo, la Argentina deberá pagar con reservas del Banco Central el swap con China. A fin de junio deben pagarse u\$s 2906 millones, aunque no hay un día específico, ya que hasta ultima día se puede negociar, y nadie conoce el contrato. Sí el desembolso de julio, por u\$s 1938 millones, está todavía en negociaciones, según fuentes al tanto de los idas y venidas.

El problema es que habrá que hacer frente con dólares de las exportaciones, ya que no hay divisas nuevas del FMI ni tampoco hay nuevas fuentes de otros organismos internacio-

"Por eso no veo que al cepo lo puedas sacar. Mantener el cepo es una necesidad más que una elección", vaticina Maximiliano Ramírez, quien formó parte del Ministerio de Economía durante la gestión de Martín Guzmán. Hace hincapié que el año que viene es un año de elecciones legislativas, y no ve que el Ejecutivo quiera ningún ruido hasta las elecciones, en un contexto que hay una cosecha magra en término de liquidaciones.

"Si a esto le sumamos que hay que pagar deuda en dólares con privados y organismos en el 2025, el cepo recién se podrá levantar a finales de año, en un contexto donde el status quo

A fin de junio deben pagarse u\$s 2906 millones, aunque no hay un día específico, ya que hasta ultima día se puede negociar

Mientras el desembolso de julio, por u\$s 1938 millones, está todavía en negociaciones, según fuentes al tanto de la negociación

actual se mantiene", adelanta.

Este año resta pagar u\$s 8400 millones, de los cuales u\$s 6300 millones son de organismos internacionales y u\$s 2100 millones de privados.

Mientras, en 2025 hay pagos de organismos internacionales, que incluye FMI, por u\$s 7800 millones y de privados por u\$s 7200 millones, entre capital e intereses, lo que da un total de u\$s 15.000 millones.

#### RESERVAS

Esto en un escenario donde el BCRA dio a conocer el dato oficial de cierre de abril de las reservas netas, quedando las mismas negativas en u\$s 3861 millones si se sigue la metodología standard del FMI y negativas en u\$s 2777 millones si no se restan los depósitos del gobierno en moneda extranjera, según consigna la consultora Outlier.

Incluso eran negativas en unos u\$s 1000 millones si no se restaban los vencimientos a un año vista del Bopreal serie 2, que empieza a pagar en julio. En abril impactó el pago de capital al FMI que se había pospuesto. En consecuencia, las reservas netas acumularon una mejora de u\$s 6684 millones desde el cierre de noviembre de 2023 y algo mayor si se calcula contra el 11 de diciembre del mismo año frente a compras de divisas durante el mismo período de u\$s 13.941 millones, incremento del stock de pasivos remunerados en dólares del BCRA de u\$s 3854 millones y acumulación de nueva deuda flotante de los importadores, producto de los plazos de acceso de las divisas, por más de u\$s 10.000 millones. "La única fuente de divisas es el resultado por la cuenta corriente y tanto el Tesoro, como el BCRA y la actividad compiten por ella", dice el paper de Outlier.

Esto en un escenario donde la cosecha gruesa se está comercializando a un ritmo inusualmente lento: hasta la tercera semana de mayo los productores vendieron apenas el 32,8% de la cosecha estimada de soja, cuando en los últimos 7 años esa cifra se había ubicado entre 36,3% y 50,6%. Aunque el clima, la logística y los precios de Chicago pueden haber jugador un rol en diferir la venta de granos y oleaginosas, el efecto de las decisiones comerciales de los productores sobre la compra de divisas del BCRA y el flujo vendedor en el CCL es insoslayable.\_\_\_

FINANCIAMIENTO Y DESARME DE PASES

### Caputo logró fuerte adhesión en la licitación de Lecap y bajó las tasas

\_\_ Enrique Pizarro

\_\_\_ epizarro@cronista.com

La Secretaría de Finanzas logró una fuerte demanda de títulos en la nueva licitación de deuda en pesos. Adjudicó los \$ 3,5 billones que previamente había establecido como máximo para esta subasta, pero recibió ofertas por \$ 16,7 billones, consecuencia del desarme de los pasivos remunerados del BCRA por parte de los bancos.

Aunque entre las tres Lecap licitadas la de vencimiento más próximo -el 14 de junio- salió con la tasa ofrecida de 4,2% mensual, las otras dos, que caducan el 12 de julio y el 16 de agosto próximos, se colocaron con tasas de interés inferiores, de 3,57% y 3,59%, respectivamente.

"En el marco de la estrategia de saneamiento de la hoja de balance del BCRA y reducción de sus pasivos remunerados, adjudicó en esta licitación \$ 3,52 billones, que se depositarán en la cuenta del Tesoro en el Banco Central, constituyendo una reserva de liquidez adicional a los \$ 10,16 billones ya existentes", detalló la Secretaría de Finanzas.

De esta manera, las reservas de liquidez que tiene el Tesoro Nacional en su cuenta en el Banco Central se incrementará a un total de \$ 13,66 billones, resaltaron fuentes del Ministerio de Economía tras el resultado de la licitación de deuda en pesos que realizó ayer.

"Hay tres cosas para destacar. Primero, la demanda, que se esperaba que fuese muy alta, principalmente en la letra más corta de junio, donde estaba la tasa mínima y donde se esperaba que entraran los bancos para reducir el stock de pases, y se dejó mucho afuera. También se dejó mucho afuera en las de julio y agosto", señaló Mauro Falcone, analista de renta fija de Adcap.

Falcone agregó que el segundo punto a señalar es que "en julio y agosto no se pagó prácticamente premio por encima de las tasas de mercado". Como tercer punto destable, indicó que "no se están haciendo operaciones de recompra de bonos con el Banco Central, sino que simplemente se deposita en la cuenta del Tesoro"..... DOLARIZACIÓN DE CARTERAS

## Recomiendan Bopreal a inversores conservadores

En un contexto de mayor tensión financiera, los bonos que emite el BCRA han operado con un nivel de volatilidad menor respecto de los Globales. Por qué es una opción para carteras conservadoras



\_\_ jyosovitch@cronista.com

La volatilidad financiera reciente terminó impactando negativamente en los bonos en dólares y su onda expansiva llegó a los Bopreal. De cualquier manera, los bonos del BCRA sufrieron mermas menores a las que se evidenciaron en los Globales.

Los Bopreales cumplieron su rol de mejor hedge. Si bien sintieron una baja considerable, fue menos de la mitad que la experimentada por los Globales, que acumulan pérdidas de 8% en la última semana, mientras que los Bopreal sufren una merma de entre 4% y 5% en ese período.

A partir de la baja en los Bopreal, los rendimientos de dichos bonos se acomodaron hacia arriba, es decir, la merma en estos activos provocó que las tasas de los bonos que emitió el BCRA se desplacen al alza.

La curva ganó en pendiente negativa y el BPJ25 que rendía 6% contra Cable al viernes anterior, ahora lo hace en 11%, mientras que el 2026 lo hace en 18%.



Ganan protagonismo los bonos que emitió el Banco Central.

Los Bopreal rinden entre 11% y 17%, debajo del soberano. Implica que el mercado los ve con un grado menor de riesgo

"Los Bopreal son bonos para perfiles conservadores", dijo Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS

El spread entre la curva Bopreal y la de Bonares se amplió a +600 pbs., signo de mayor stress. Los Bopreal operan con tasas menores respecto de los Globales. Dado el ajuste actual en los títulos soberanos, los bonos vuelven a operar con tasas más elevadas y rinden 23,5% en promedio en el tramo corto y 18% en promedio en el más largo. En cambio, los Bopreal operan con tasas de entre 11% y 17%, lo cual implica que el mercado los ve con un grado menor de riesgo. Por esta razón es que los Bopreal son considerados títulos mas adecuados para perfiles conservadores que busquen dolarizar carteras.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, considera que los Bopreal son bonos para esos perfiles. "En medio de una semana en que se notó clara presión vendedora sobre los bonos argentinos en dólares, los Bopreal no fueron la excepción. Así, en estos valores creemos que perfiles conservadores que prioricen flujo en dólares pueden optar por el BPJ25, que amortizará mensualmente desde julio", comentó.

Juan Barboza, Head de Research de Mariva, encuentra valor en distintos tramos de la curva de Bopreal y espera que comprima sus spreads hacia la deuda provincial.

Ezequiel Zambaglione, Head de Research en Balanz, ve valor en los Bopreal, en particular el BPJ25. "El BPJ25 lo vemos como una buena alternativa para dolarizar carteras, ya que es un bono que empieza a pagar el mes que viene y lo hace en meses consecutivos. Por esa razón pensamos que a pesar de una corrida contra el dólar su precio puede no caer demasiado", dijo

"Con respecto al cambio en la TIR del bono, al ser tan corto, pequeñas variaciones en el precio hacen que cambie mucho más que en otros bonos", agregó.



# Negocios



#### Cerro Bayo anticipa su apertura a junio

Por la nieve de abril y mayo, Cerro Bayo abrirá sus puertas para peatones el 8 de junio y el 15, durante el fin de semana XL, habilitará el Centro de Ski.

ES ARSA, LA FABRICANTE DE YOGURES Y POSTRES DE LA MARCA SANCOR

# Una láctea plantea suspensiones y Atilra vuelve a amenazar con un conflicto



En la planta de Arenaza, provincia de Buenos Aires, ARSA produce más de 42 mil toneladas anuales de yogures, postres, leches y quesos

La empresa, dueña de marcas como Yogs, Shimy y Lechelita, tiene 550 empleados. En diciembre, pidió la apertura de su concurso preventivo por un pasivo cercano a los \$ 50.000 millones

\_\_\_ Juan Manuel Compte

\_ jcompte@cronista.com

Después de episodios como los de Lácteos Vidal y SanCor, un nuevo conflicto se proyecta sobre la industria láctea. El gremio, Atilra, respondió con amenazas de medidas de fuerza tras una reunión en la que Alimentos Refrigerados SA (ARSA), fabricante de los postres y yogures de la marca SanCor, planteó la necesidad de suspensiones entre sus 550 empleados.

Alguna vez llamada "la última joya" del Grupo Vicentin, ARSA es gerenciada desde hace un año y medio por la venezolana Maralac, una de las principales lácteas de su país. En diciembre, se presentó en concurso preventivo, que la Justicia Comercial abrió en abril. Declaró tener 339 acreedores, que suman un pasivo de \$ 49.713,7 millones, a los que hay que sumar otros \$ 67.354,1 millones eventuales por garantías de deudas de terceros, una herencia de cuando adquirió las líneas de productos de San-Cor, en 2016.

Entre las causas de sus males, apuntó contra los controles Ex "joya" del Grupo Vicentin, ARSA es gerenciada desde hace un año y medio por la venezolana Maralac

Se presentó en concurso en diciembre, tras una baja del 30% en sus ventas; en lo que va de 2024, cayeron otro 30% de precios, durante la última campaña electoral, que le provocó una fuerte reducción de márgenes, en un contexto de caída de ventas del 30% anual.

A ese cuadro, por el congelamiento del consumo, las ventas de ARSA cayeron entre 30% y 40% más en lo que va de 2024.

ARSA nació en 2016 para relanzar el negocio de postres y yogures de SanCor. En 2019, amplió su portafolio, con la compra de la marca Lechelita. En 2022, último balance anual disponible, ARSA tuvo un 11% de share en el mercado de yogures y un 24% en el de postres. Ese año, facturó \$ 16.461,75 millones y ganó \$ 5840,7 millones, después de acumular pérdidas en los dos ejercicios anteriores. El 55% de sus ventas fueron yogures y derivados; el 36%, leches y derivados; y el 9%, postres.

Tiene más de 550 empleados

entre dos plantas. En Arenaza, provincia de Buenos Aires, produce más de 42.000 toneladas anuales de yogures, postres, leche y quesos. Ahí trabajan 219 personas. En Córdoba, fabrica 97.000 toneladas al año de yogures y crema de leche, con 254 operarios. Allí también tiene un centro logístico, que compró para expandir sus actividades y prestar servicios a terceros. En 2022, esta línea de negocios aportó el 12% de su facturación. Es, hoy, una de las decisiones estratégicas más cuestionadas puertas adentro del holding.

ARSA tampoco fue ajena a la crisis de SanCor. Las dos plantas procesan mensualmente 4,5 millones de litros de leche. La incapacidad de la cooperativa de Sunchales de cumplir con ese volumen de entregas hizo que ARSA buscara otros proveedores, en un contexto de encarecimiento de precios y disminución de oferta por la escasez creciente de materia prima para la industria láctea, debido al continuo intervencionismo en la definición de precios a los productores.

En la presentación de su concurso, ARSA ya se había referido a un "sobredimensionamiento de su estructura de capital humano" para su escala actual del negocio. Fue, de hecho, una de las principales causas del endeudamiento de los últimos meses, en los que no pudo pagar en tiempo y forma los sueldos.

"La reacción de Atilra fue extrema. Cuando, desde el primer momento, se buscó mantener todas las fuentes de trabajo. De hecho, esto fue una reunión para empezar a hablar sobre cuántos empleados abarcará la suspensión, por cuánto tiempo y qué porcentaje de sus sueldos cobrarán. Ni siquiera fuimos con un número definido", cuentan fuentes cercanas a la empresa.

"Lo cierto es que el único ingreso que tiene ARSA es lo que vende. Cuando estás en concurso, el único ingreso es la caja", subrayan.\_\_\_

Negocios 19

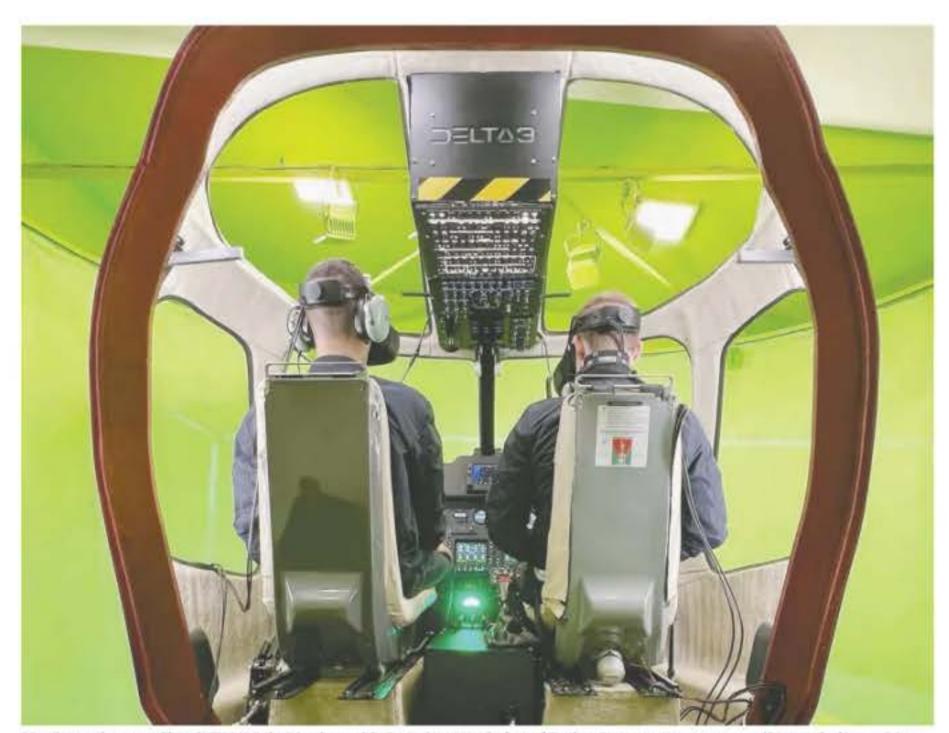

Modena desarrolló el 6XSIM de Modena Air Service con la local Delta 3; apunta a captar pilotos de la región

ABRIÓ UNA NUEVA UNIDAD DE SERVICIOS

# Ahorrar dólares y generar divisas, el 'plan de vuelo' de Gruppo Modena

Su unidad aérea factura u\$s 14 millones anuales. Desarrolló un simulador de helicópteros propio de realidad mixta (física y virtual). Es el segundo del mundo y el primero de América latina

\_\_\_ Juan Manuel Compte

\_\_ jcompte@cronista.com

Las nubes grises y bajas, que habían demorado la salida de Costanera Sur, quedaron atrás. Poco más de 10 minutos después, el Sol proyectaba la sombra del helicóptero en Don Torcuato. Crecía, a medida que la nave -un AW139 blanco, con ribetes azul y oro y el "Modena" inscripto en dorado- se acercaba a la pista. En el Helipuerto Dot, una de las cinco bases de la empresa, los anfitriones - Cristiano Rattazzi y Claudio San Pedro- esperaban a las autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y a los periodistas invitados a la inauguración de algo que, proyectado, es más que un simulador de vuelo: es el despegue de una nueva unidad de negocios para Modena Air Service, la división de servicios aéreos de Gruppo Modena.

El hecho: la inauguración del simulador 6XSIM, que Modena desarrolló con la local Delta 3. Es el primer simulador en América latina y el segundo en el mundo que usa realidad mixta -realidad virtual con elementos físicos, como tablero y cabina- y ya tiene certificación FTD Nivel 7 plus de la ANAC. El 6XSIM es el único en su tipo para tripulaciones de piloto y copiloto a nivel mundial. Inicialmente, está programado para el modelo Agusta AW109.

El back-up: una inversión "bookeable" de u\$s 850.000. A eso, apuntó San Pedro -socio y CEO de Modena Air-, hay que sumar el costo en hora/hombre de 12 ingenieros y expertos durante 17 meses de desarrollo.

El ejecutivo también pone el ojo sobre un negocio que puede empezar a levantar vuelo. Hasta ahora, cada piloto debe realizar un viaje anual de dos a tres semanas para capacitarse en Suiza o Filadelfia. Cada curso cuesta u\$s 25.000, más viáticos y estadía para el participante, un inspector y, además, el costo del

reemplazo para que la operación de la empresa no se resienta.

Modena no sólo busca cambiar esa ecuación. Ambiciona revertirla. Además de capacitar localmente a su propio equipo, quiere ofrecer entrenamiento a otros profesionales locales y atraer pilotos de la región. Un blend entre turismo receptivo y exportación de servicios.

El curso de entrenamiento de Modena con el simulador oscila entre u\$s 15.000 y u\$s 20.000, informó. Al estar habilitado por una autoridad aeronáutica -la ANAC-, existen convenios para certificar en otros países.

La implementación del simulador le representará a Modena un ahorro aproximado de entre u\$s 250.000 y u\$s 300.000 al cabo del primer año. También podría bajar el costo de los seguros, al contar con entrenado con más frecuencia. De los 24 pilotos de Modena, ya pasaron por el dispositivo 14. "En el business plan, la inversión alcanza el break-even con entre 15 y 20 pilotos a lo largo de un año", puntualizó. Ya pasaron también tres trainees del exterior.

Modena Air Service factura u\$s 14 millones anuales. 6XSIM es suma a otras tres unidades. Modena Hems brinda servicios de emergencias médicas a instituciones como el SAME y similares. Tiene cinco helicópteros y opera cuatro bases. Ya cumplió 4000 misiones.

La segunda unidad es Off Shore. Transporta personal y carga a cinco plataformas petroleras de YPF y ENAP en el Estrecho de Magallanes. Ya llevó a 35.000 personas en cinco años.

La tercera unidad es la de transporte convencional de pasajeros en helicóptero. Usa cinco bases: las dos de Buenos Aires -Puerto Madero y Don Torcuato-, Rosario, Neuquén (Vaca Muerta) y Santa Cruz (Magallanes).\_\_\_ IMPRONTA LOCAL

### Ford se reestructura y Argentina se posiciona como cabeza regional

... Florencia Lendoiro

\_\_ flendoiro@cronista.com

En una decisión que implica un importante posicionamiento para la Argentina como líder regional en la compañía, Ford anunció cambios en su equipo de liderazgo.

Los movimientos llegan en momentos en que la presidencia de Sudamérica está ocupada por el también presidente de Ford Argentina, Martín Galdeano, y luego de la decisión de Rogelio Golfarb de retirarse de su cargo como vicepresidente de asuntos gubernamentales y comunicaciones de Ford Sudamérica, para dedicarse a proyectos personales.

Hay tres importantes ascensos de ejecutivos argentinos en esta nueva organización diseñada en línea con las estructuras globales de asuntos gubernamentales y comunicaciones de la automotriz estadounidense que tiene efectividad en forma inmediata.

Martín Galdeano destacó sobre Golfarb que "en los últimos cinco años, desempeñó un papel fundamental para el crecimiento de la empresa, apoyando iniciativas exitosas como lanzamientos de productos, el reposicionamiento de la marca y la restructuración de nuestro modelo de negocio en América del Sur. Su experiencia y conocimiento del sector fueron cruciales para nuestros procesos de toma de decisiones". De hecho, el ejecutivo deja su puesto pero continuará contribuyendo a Ford como consultor en materia de relaciones con gobierno.

Entre los cambios desta-

cados, Carlos Galmarini, actual director de comunicaciones y asuntos gubernamentales de Ford Argentina, asume una nueva posición regional, y es nombrado director de asuntos gubernamentales de Ford Sudamérica, reportando a Galdeano. En Argentina, reportando a Galmarini, Leonardo D'Ugo es nombrado gerente de asuntos gubernamentales de la automotriz en el país.

También Pamela Paiffer asume la posición de directora de comunicaciones y relaciones públicas de Ford Sudamérica, con responsabilidad integral por la estrategia de comunicación de la marca a nivel regional.

Los cambios llegan con la presidencia de un argentino al frente de Ford Sudamérica, Martín Galdeano

Como parte de esta nueva organización y reportando a Pamela, Osvaldo Santi, actual gerente general de Comunicaciones de Ford Argentina asume la responsabilidad de liderar el área de comunicaciones en el país, a cargo de la Comunicación Corporativa, de Producto, Relaciones Públicas y Comunicaciones Internas.

La impronta de Galdeano en la compañía no pasa desapercibida. Este año se puso al frente de la automotriz en América del Sur (sumó a Brasil, Colombia, Perú y Chile, mercados que estaban dirigidos hasta entonces por el brasileño Daniel Justo)..

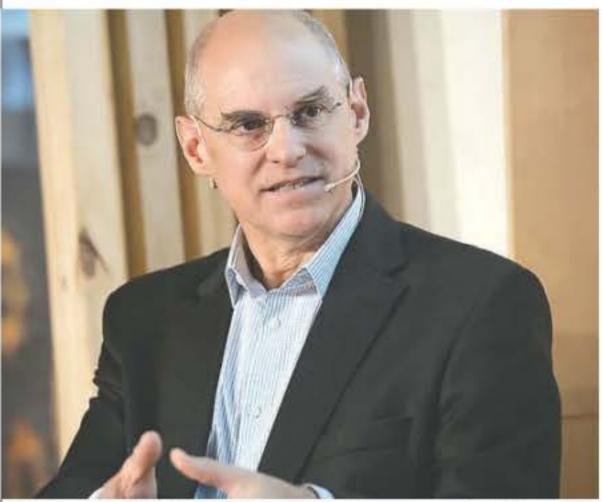

Carlos Galmarini, director de asuntos gubernamentales de Ford

MERCADO INMOBILIARIO

## Pese a la suba del dólar, los alquileres temporarios pierden atractivo



En los últimos años muchos dueños se volcaron al mercado turístico

La menor cantidad de turistas extranjeros hizo caer la demanda. En cambio, los contratos tradicionales ganan rentabilidad y aseguran tener ocupado el inmueble

Ricardo Quesada

\_\_\_ rquesada@cronista.com

Desde la derogación de la Ley de Alquileres, el mercado del real estate empezó a normalizarse. Por un lado, la cantidad de inmuebles disponibles se triplicó y, por el otro, los precios desaceleraron su crecimiento.

Hasta fines del año pasado, antes de la entrada en vigor del DNU 70/23, la opción de destinar un departamento a alquiler temporario era por demás tentadora. Con el país barato en

dólares, turistas uruguayos, brasileños y chilenos, entre otros, demandaban este tipo de unidades.

"Hasta hace muy poco casi la única alternativa de obtener una renta a través de inmuebles, que no sea derivada de la plusvalía por la venta, era el alquiler temporario. Ahora surge la opción de evaluar un alquiler tradicional y ahí debemos analizar costos y beneficios", explica Verónica Pagola, CEO de Century 21 Argentina.

Lo primero que debe analizar el propietario es si la ubicación es apta para destinar al turismo. Barrios como Palermo, Recoleta, Puerto Madero o San Telmo son los más demandados en este mercado.

La especialista señala que aunque el alquiler temporario tiene una rentabilidad mucho mayor, también necesita una administración más intensiva. Además, por el tipo de uso es probable que tenga un desgaste proporcionalmente más grande. Y, aunque la reciente suba del dólar entusiasma, no llega a compensar la caída de la demanda.

"Hoy en el mercado tradicional vemos precios menores a los del año pasado, ajustados por inflación. Sin embargo, el país está caro en dólares y ya no hay tanto turismo. Y al poner en la balanza, creo que sirve más tenerlo ocupado en forma permanente", dice Analía Greco, senior broker de L. J. Ramos.

En el mercado actual, si la unidad está en el precio de locación correcto, se alquila en aproximadamente un mes. Si el contrato se fija en pesos, el ajuste del pago mensual se pacta con el inquilino, aunque lo más usual es un incremento trimestral según el índice precios al consumidor o el índice de contratos de locación.

"Hoy el alquiler tradicional es una buena opción porque hay mucha libertad entre las partes para negociar. Ambas partes pueden quedar satisfechas. Como creció mucho la oferta y lleva más tiempo que antes encontrar inquilino, los propietarios tienen que ceder", aporta Miguel Maggio, director general de la inmobiliaria Depa.

En ese sentido, agrega, hoy se ven muchas negociaciones entre el inquilino y el dueño. Desde la extensión del contrato. hasta el modo de ajuste, pasando por qué garantías se pueden ofrecer y el precio mismo del alquiler.\_\_\_



Las normas sobre huella de carbono tendrán aplicación progresiva

RUBROS QUE FACTURAN U\$S 150 MILLONES

### Exportaciones en riesgo por regulaciones verdes de la Unión Europea

\_\_\_ Ignacio Ortiz

\_\_\_ iortiz@cronista.com

El comercio internacional tiene históricas y diversas barreras según los países y los bloques comerciales, pero en la actualidad las vinculadas a la huella de carbono se vienen corporizando a través de regulaciones progresivas que obligan a los exportadores a adecuarse para no perder mercados.

En el caso más inmediato de la Unión Europea, a medida que el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM) entra en vigor, los exportadores argentinos deben involucrarse con la nueva regulación para mantener su ventaja competitiva y evitar potenciales multas.

Entre las implicaciones de este mecanismo se busca establecer un precio al carbono emitido durante la producción de bienes intensivos en carbono que ingresan a la UE, y cubrirá inicialmente las importaciones de cemento, electricidad, fertilizantes, hierro, acero y aluminio.

En una proyección de la Argentina de incrementar sus exportaciones como modelo de desarrollo, la puesta en marcha del mecanismo obliga a las empresas adecuarse a la norma en muchos sectores productivos, ya que se irán incorporando nuevos rubros en los próximos años.

Carlos Scavo, director de Strategy& de PwC Argentina, explicó que, en el caso de las exportaciones argentinas de estos productos a la UE, en particular chasis, partes y neumáticos, alcanzaron ventas por u\$s 143 millones en 2023". El monto puede ser muy superior en la medida en

que el país incremente sus exportaciones

"Es muy importante que las compañías puedan adaptarse al CBAM para asegurar su competitividad en el mercado, más si el objetivo es incrementar las exportaciones a la UE", indicó Carlos Scavo, al señalar que el control alcanza a toda la cadena de valor, lo que hace más complejo el trabajo.

El analista detalló que todas las exportaciones del complejo siderúrgico y de aluminio están alcanzadas hoy por la obligación de informar por parte de las empresas productoras sus

Si las empresas no reducen o compensan emisiones tendrán costos adicionales y limitarán su competitividad

emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), pero a partir de enero de 2026 van a tener la obligación de comprar certificados de carbono para compensar.

Pero esta política -aseguró Scavo- está pronta a generalizarse, de acuerdo a lo que viene desplegando otros gobiernos, por lo que se verán afectados muchos otros mercados a los que hoy exporta el país.

Pero además del acceso comercial, el directivo de PWC explicó que "con una mejor gestión de sus emisiones las empresas también acceden a nuevas herramientas de financiamiento. Hoy los bancos y agencias ya piden para los grandes proyectos información de sostenibilidad y de impacto medio ambiental como parte de la evaluación crediticia".\_\_\_

#### Banco de La Pampa

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria -

Convocatoria Simultánea

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas del Banco de La Pampa SEM a celebrarse el día 11 de junio de 2024, a las 13:00 horas en primera convocatoria en calle Carlos Pellegrini Nº 356 de la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia de La Pampa, a efectos de considerar el siguiente Orden del día:

- 1. Constitución de Asamblea y designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta junto con Presidencia y Secretaria (articulo 25" de la Carta Organica);
- Comunicar la adecuación de la figura societaria y consecuente aprobación del estatuto en cumplimiento de lo normado por el DNU 70/2023.
- Integración y funcionamiento de la Comisión Fiscalizadora.
  - a. Elección de un (1) sindico titular en representación de las acciones clase A para conformar la Comisión Fiscalizadora, por el término de dos ejercicios económicos. b. Elección de un síndico titular y hasta un suplente en representación de las acciones clase B para integrar la Comisión Fiscalizadora, por el término de dos

#### Nota:

A efectos del tratamiento del punto 2 la Asamblea sesionará en caracter de Extraordinana. Accionistas Clase "B" deben comunicar su concurrencia para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas con no menos de 3 (tres) días habiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración. Cada acción integrada confiere un voto. En caso de actuar por representación, las cartas poderes deberán ser otorgadas con las firmas de los mandatos autenticadas en forma legal o por personal del Banco. De presentarse pluralidad de poderes a favor de distintas personas, se excluirán todas las representaciones, salvo que se ratifique ante la Entidad con suficiente antelación y por medio fehaciente el poder que resulte valido.

De no lograrse el quorum en primera convocatoria de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria (artículo 33º de la Carta Organica y artículos 243º y 244º de la Ley General de Sociedades), la misma sesionará válidamente en segunda convocatoria una hora después de la fijada para la primera con la presencia de la representación de las acciones Clase "A" cualquiera sea la representación de las acciones Clase "B"

Santa Rosa (L.P.), mayo de 2024. El Directorio

El Cronista Jueves 30 de mayo de 2024

# Info Technology



#### YouTube libera sus videojuegos

El servicio de streaming ahora ofrece de manera gratuita un catálogo de 75 juegos gratuitos de su sección "playables", que antes solo estaban disponibles para usuarios premium



Expertos advierten que las amenazas digitales son cada vez más sofisticadas y se requieren una actitud de prevención

TENDENCIA QUE PREOCUPA

# Argentina ya recibió 260 millones de intentos de ciberataques este año

Las amenazas son cada vez más dirigidas y sofisticadas, lo que significa que tienen mayor probabilidad de éxito. Las empresas deben estar preparadas para evitar daños

\_\_ Carolina Lamberti

\_ clamberti@cronista.com

En paralelo a las conversaciones cotidianas sobre la inseguridad en las calles argentinas, hay un peligro que evoluciona en las sombras y que no conoce límites: la ciberdelincuencia, que atenta diariamente contra diferentes empresas, organizaciones y hasta instituciones gubernamentales.

El año pasado, por ejemplo, tan sólo en el período entre mayo y agosto se registraron cuatro ataques dirigidos contra organismos estatales como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Comisión Nacional de Valores (CNV), el extinto Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y el Programa de Atención Médica Integral (PAMI).

En todo el 2023, el país sufrió 2.000 millones de intentos de ciberataques, según los datos de FortiGuard Labs, la organización de investigación e inteligencia de amenazas de Fortinet.

Si bien esto representó un 80% menos de amenazas detectadas que en 2022, la orgaLos cibercriminales utilizan la IA para perfeccionar sus ataques, lo que implica un nuevo desafío

nización no lo presentó como una buena noticia. Esto se debe a que las maniobras delictivas del año pasado fueron mayormente diseñadas para objetivos específicos, lo que las volvió más sofisticadas y con mayor posibilidad de éxito. Esta tendencia parece sostenerse en lo que va de 2024, con la implementación de nuevas tecnologías -como la inteligencia artificial (IA)- para elaborar un mayor volumen de explotaciones únicas y variantes nuevas de malware y ransomware, que son más dirigidos.

En cuanto a las cifras, Fortinet señaló que el país recibió más de 262 millones de intentos de ciberataques durante el primer trimestre de 2024. Enero y marzo fueron los meses con mayor actividad.

"Nos encontramos ante un panorama de amenazas sumamente cambiante y acelerado, 
con cibercriminales especializados que utilizan la inteligencia 
artificial a su favor con técnicas 
de reconocimiento y evasión 
cada vez más avanzadas y sofisticadas para aumentar su 
probabilidad de éxito", comentó

Marcelo Mayorga, vicepresidente senior de Ingeniería en Fortinet para América Latina.

Sin embargo, como toda tecnología, la IA tiene sus dos caras y Mayorga destacó su potencial para impulsar a las empresas a reconstruir sus métodos de defensa. Al respecto, el ejecutivo dijo: "Las organizaciones también pueden aprovechar las tecnologías avanzadas para una ciberseguridad coordinada y automatizada, impulsada por inteligencia artificial. Hoy es posible contar con plataformas que actúan en tiempo real en todos los dispositivos de seguridad para detectar acciones sospechosas e iniciar una mitigación coordinada en toda la superficie de ataque extendida".

#### CIBERATAQUES: QUÉ TIENEN QUE HACER LAS EMPRESAS

Frente a la creciente amenaza de los ataques virtuales, las organizaciones deben estar más preparadas que nunca e incluir a la ciberseguridad como parte de su estrategia de negocios.

Desde Fortinet sugieren contar con una plataforma amplia donde converjan redes y seguridad, que esté integrada para reducir la complejidad de las operaciones y que sea automatizada con IA para reducir la carga de los equipos de TI y poder monitorear, detectar y aislar cualquier intento de intrusión antes de que infiltre la red o cuando ya lo haya hecho.

"Si vemos los datos más recientes de nuestros reportes, podemos resaltar la importancia de actualizar las arquitecturas de ciberseguridad en el país y también la relevancia de incluir programas de educación y concientización dentro de los planes de negocio de las empresas", afirmó Gustavo Maggi, director regional de Fortinet para Sudamérica Este, quien añadió: "El error o descuido humano sigue siendo la puerta de entrada para la mayoría de las brechas de ciberseguridad, especialmente a través de campañas de phishing que son fácilmente evitables si se cuenta con colaboradores capacitados en estos riesgos, además de la debida actualización y protección de toda la infraestructura tecnológica".

Ante todo, es imprescindible adoptar un enfoque preventivo en lugar de reaccionario. La naturaleza cambiante del panorama tecnológico exige una vigilancia proactiva y medidas de seguridad sólidas que se anticipen a las tácticas de los delincuentes digitales.

Jueves 30 de mayo de 2024 El Cronista

## Financial Times

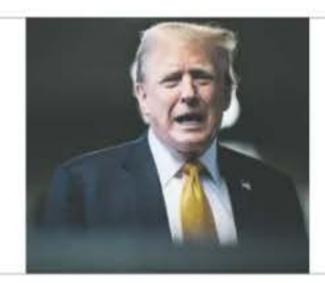

#### Juicio contra Donald Trump

Comenzaron las deliberaciones del jurado en el juicio penal contra el expresidente por la comprar del silencio de una actriz porno. No está claro cuándo tendrán un veredicto.

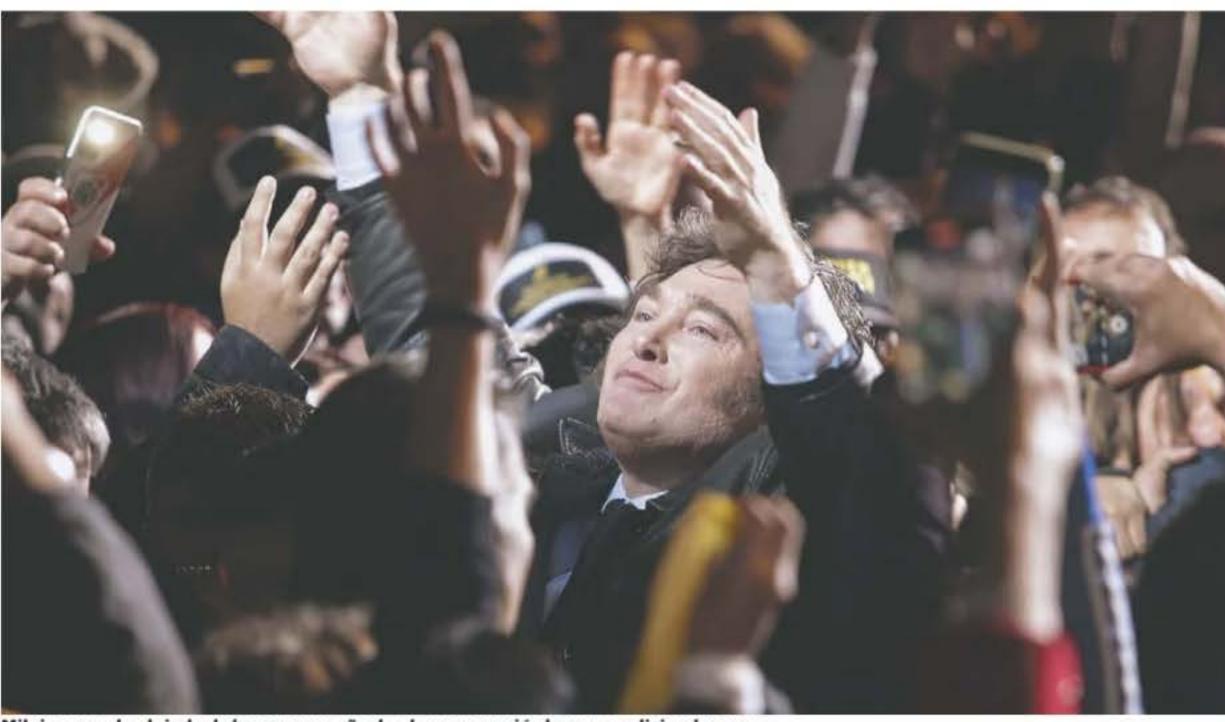

Milei apenas ha dejado de hacer campaña desde que asumió el cargo en diciembre. NA

ESTA SEMANA SE REÚNE CON CEOS TECNOLÓGICOS DE SILICON VALLEY

# En el show de Milei, la presión está creciendo detrás de escena

En su país, el presidente argentino se ha enfrentado a los legisladores que su gobierno necesita para aprobar leyes. En el extranjero, está tratando de construir un perfil como líder de la derecha global

#### \_\_\_ Ciara Nugent

El Presidente de Argentina se abrió paso a través del pogo y subió al escenario. Vestido con un trench de cuero, Javier Milei acalló los cánticos de la multitud: "Estimados, quise hacer esto porque quería cantar"

Milei y seis músicos se lanzaron a cantar la canción de rock que se convirtió en su himno antes de las elecciones del año pasado. La letra resuena en Argentina, donde años de mala gestión económica han llevado la inflación al 289%: "Soy el rey de un mundo perdido".

El concierto de la semana pasada en un estadio de Buenos Aires -en teoría para presentar el nuevo libro de Milei- fue exactamente igual que sus extraños actos de campaña. Tras la entusiasta apertura, los fans, apiñados como sardinas, escucharon obedientemente una conferencia de 50 minutos del economista libertario. Bostezaron sólo un poco, y vitorearon intermitentemente frases tan conmovedoras como: "... permitiendo la integración del dinero, los mercados de capitales y la economía real".

Milei apenas ha dejado de hacer campaña desde que asumió el cargo en diciembre. En su país, se ha enfrentado a los políticos de la oposición que su gobierno minoritario necesita para aprobar leyes. En el exAunque prevalezca el lado pragmático de Milei, su control de la política seguirá siendo frágil

tranjero, ha estado ocupado construyendo un perfil como líder de la derecha global, pronunciando encendidos discursos en conferencias, insultando a los líderes de izquierda y haciéndose amigo de Elon Musk. Milei se reúne esta semana con otros popes tecnológicos en Silicon Valley.

A su electorado le encanta.

"Es el nuevo líder de Occidente", dijo Rubén Fernández, de 55 años, a la salida del acto. "Le está mostrando al mundo que Argentina ha vuelto".

El sábado, sin embargo, hubo un recordatorio de que Milei tiene un camino que recorrer para hacer que la expectativa dure.

El Presidente había anunciado en marzo que invitaría a los 23 gobernadores provinciales del país a firmar un gran "pacto" el 25 de mayo, comprometiéndose a una reforma económica a largo plazo.

En lugar de ello, Milei celebró un acto en solitario. Las negociaciones sobre sus primeros proyectos legislativos -que pretenden recortar el déficit e incentivar la inversión, y que quería que fueran aprobadas antes del pacto- se han retrasado en el Senado, donde Milei sólo controla el 10% de los escaños.

Los proyectos podrían aprobarse pronto. Tras el

abrupto fracaso de su primer intento de legislar en febrero, Milei ha dado a sus delegados en el Congreso más licencia para hacer concesiones.

Para Milei es esencial que tengan éxito, dice Martín Rapetti, director de la consultora Equilibra. Por un lado, Argentina debe convencer a los mercados mundiales de capital para que vuelvan a prestarle pronto, o se arriesga a incumplir el pago de u\$s 9300 millones de su deuda en divisas el año que viene.

"El factor más importante para lograrlo no es si el resultado fiscal de este año es un 0,5% [del PBI] mayor o menor", dice Rapetti, refiriéndose a la estrategia de Milei de recortar el déficit fiscal crónico de Argentina utilizando el Poder Ejecutivo. "Es que el sistema político argentino muestre interés por bajar permanentemente el déficit".

Tras pasar meses afirmando que podía aceptar o rechazar el apoyo del Congreso y calificando a los legisladores de la oposición de "enemigos del cambio", el discurso de Milei del sábado fue más conciliador que de costumbre. El lunes, nombró jefe de gabinete al ministro del Interior, Guillermo Francos, el negociador político con más experiencia del Gobierno.

Aunque prevalezca el lado pragmático de Milei, su control de la política seguirá siendo frágil. La semana pasada, los legisladores de izquierda y centro lograron convocar una votación en la Cámara Baja sobre la protección de la financiación universitaria, en contra de los deseos del libertario.

Conservar el apoyo popular -actualmente en torno al 50%, según las encuestas- es fundamental para el Gobierno. Eso significa arreglar la economía rápidamente, y sigue habiendo enormes riesgos.

Aunque la tasa de inflación mensual ha bajado de un máximo de 25,5% en diciembre a 8,8% el mes pasado, los recortes previstos de los subsidios a la energía y las presiones sobre el tipo de cambio seguirán inflando los precios en los próximos meses. Mientras tanto, el gasto de los consumidores y los salarios reales se han desplomado.

Cuando subí a un taxi tras la presentación de Milei en el estadio, su anciano conductor, José, me preguntó si había estado dentro.

"¿De verdad este es el momento para un espectáculo?", refunfuñó. "Quiere ser famoso en todo el mundo, pero no tiene los pies en la tierra".\_\_\_ PAGARÁ U\$S 22.500 MILLONES

# Concentración petrolera en EE.UU: ConocoPhillips compró Marathon Oil

La adquisición del grupo con sede en Houston es la última de una serie de megaoperaciones que han reconfigurado el sector energético estadounidense

\_\_\_ James Fontanella-Khan \_\_\_ Myles McCormick

ConocoPhillips ha acordado la compra de su rival Marathon Oil en una operación que la empresa con sede en Houston valora en u\$ 22.500 millones, incluida la deuda, en un momento en que la ola de consolidación sigue azotando el sector petrolero estadounidense.

Conoco, uno de los mayores productores independientes de petróleo y gas del mundo, adquirirá un conjunto de activos que se extienden desde Dakota del Norte hasta Texas, en un intento de reforzar su posición en los prolíficos yacimientos de shale oil de Estados Unidos.

El Financial Times fue el primero en informar de las conversaciones entre ambas empresas.

Ryan Lance, CEO de Conoco, dijo este miércoles que la operación "refuerza aún más nuestra cartera" y añade "inventario de alta calidad y bajo costo de suministro adyacente a nuestra posición de liderazgo en los yacimientos no convencionales de EE.UU".

La operación, que se espera cerrar en el cuarto trimestre, sería la última de una serie de megaoperaciones anunciadas en los últimos ocho meses que están reconfigurando el sector energético estadounidense, ya que las grandes petroleras tratan de hacerse con los mejores recursos de shale que quedan en el país y consolidar un sector antaño fragmentado.

En octubre pasado, Exxon-Mobil y Chevron acordaron unas adquisiciones masivas por u\$s60.000 y u\$s53.000 millones respectivamente, lo que desencadenó una ola de operaciones en todo el sector, a las que siguieron Occidental Petroleum y Diamondback Energy.

Conoco, que cuenta con una capitalización bursátil cercana a los u\$s139.000 millones, había estado buscando una operación en los últimos meses y compitió durante varias semanas con su rival más pequeña Devon Energy para adquirir Marathon, según tres personas familiarizadas con el tema.

Según el acuerdo anunciado este miércoles, los accionistas de Marathon recibirán 0,255 acciones de Conoco por cada acción de Marathon que posean, lo que representa una prima del 14,7% sobre el precio de cierre de las acciones de la empresa al 28 de mayo. Marathon alcanza así un valor de empresa de u\$s22.500 millones, incluidos u\$s5400 millones de deuda neta.

Las acciones de Marathon subieron más de un 9% poco después de la apertura de Wall Street. Las acciones de Conoco cayeron un 2,8%.

La compra de Marathon supone un espaldarazo para Conoco, que a principios de año perdió frente a Diamondback en la carrera por hacerse con Endeavor Energy Resources, uno de los productores privados más codiciados de la prolífica cuenca Pérmica, en Texas y Nuevo México.

En 2023, ExxonMobil y Chevron acordaron adquisiciones por u\$s60.000 y u\$s53.000 millones

Diamondback llegó a un acuerdo de u\$s26.000 millones para comprar Endeavor en febrero, tras una oferta desesperada que dejó muy tocada a Conoco, según personas cercanas a la operación.

Lance no ha ocultado el deseo de expansión de la empresa, y en marzo afirmó que la consolidación era "lo correcto para nuestro sector".

"Nuestro sector necesita consolidarse. Hay demasiados actores. La escala importa, la diversidad importa en el negocio", le dijo a CNBC.

La adquisición de Marathon sería la mayor de Conoco desde que adquirió Concho Resources por u\$s10.000 millones en 2021, aprovechando la recesión de la pandemia.

Marathon posee activos en cuencas que incluyen el yacimiento petrolífero Bakken de Dakota del Norte, el Scoop Stack en Oklahoma, el Eagle Ford de Texas y el lado de Nuevo México del Pérmico. También posee un negocio integrado de gas en Guinea Ecuatorial.

Lee Tillman, CEO de Marathon, declaró que la operación constituía un "momento de orgullo" para la empresa. "Cuando se combinen con la cartera global de ConocoPhillips, estoy seguro de que nuestros activos y nuestro personal aportarán un valor significativo a los accionistas a largo plazo", declaró.

La empresa se remonta a 1887, cuando empezó como Ohio Oil Company antes de ser absorbida por la Standard Oil de J.D. Rockefeller. Tras casi un siglo como petrolera integrada, en 2011 escindió su división de refinación, Marathon Petroleum.

23

Morgan Stanley y Kirkland & Ellis asesoran a Marathon en la operación. Evercore y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz asesoran a Conoco.

# Programa Santa Fe + Conectada

Unidad de Gestión - Programa "Santa Fe + Conectada" - Ministerio de Economía, Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, y Ministerio de Educación (Decreto Prov. Nº 0246/21 Modificado por Decreto 0040/2024).

#### LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2024

Presupuesto oficial: \$24.000.000. Apertura: 10/06/24 - 11 hs.

En el marco del Programa de Inclusión Digital y Transformación Educativa "Santa Fe + Conectada", Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), se efectúa el llamado a Licitación Pública Nacional Nº 01/2024, para la contratación de los servicios de Consultoría de Gestión de Proyectos del Programa de Inclusión Digital y Transformación Educativa "Santa Fe + Conectada".

Los oferentes deberán presentar ofertas para la ejecución de los servicios mencionados en un todo de acuerdo con las especificaciones establecidas en el Pliego de Licitación. MONTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 24.000.000.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO: Doce Meses.

MONEDA DE COTIZACIÓN PESOS ARGENTINOS

GARANTÍA DE OFERTA: \$24.000.

FECHA DE APERTURA: El Acto de Apertura de las Ofertas, se ha previsto para el dia 10 de Junio de 2024, o el primer día hábil siguiente si aquel no lo fuera, a las 11:00 hs.

LUGAR DE APERTURA DE LAS OFERTAS: Sala de Reuniones del Ministerio de Economía, sito en Avenida Arturo Illia 1151 - 6to Piso de la Ciudad de Santa Fe — Provincia de Santa Fe - República Argentina.

RECEPCIÓN DE OFERTAS: Hasta el día anterior a la fecha de Apertura de Sobres: En las oficinas de la Unidad de Gestión (UG) - Centro Cívico Gubernamental, Calle Arturo Illia Nº 1151- 8vo piso - Oficina Nº 818 - Ciudad de Santa Fe - Código Postal 3000, en horario de 7,30 hs a 13,00 hs.

El día de la Apertura de Sobres: Hasta las 11:00 hs en el lugar de apertura establecido precedentemente.

VALOR DEL PLIEGO: \$2,400.

LUGAR DE RETIRO DEL PLIEGO: Los documentos en soporte magnético se encuentran disponibles en la Unidad de Gestión, o podrá descargarse de la página web de la Provincia de Santa Fe (ingresando al vínculo que se indica a continuación):

https://www.santafe.gob.ar/gestionesdecompras/site/gestion.php?idGestion=130899.

INFORMACIÓN ADICIONAL - DATOS DE CONTACTO.

Unidad de Gestión - "Programa Santa Fe + Conectada".

Centro Cívico Gubernamental – Av. Arturo Illia Nº 1151 – 8º Piso - Oficina: 818 (S3000D-WC) Santa Fe – República Argentina, Tel: 0342 - 4506807, 4506836 – Fax: 4506874.

Conmutador – Interno: 2512 – Fax: 2546. santafemasconectada@santafe.gov.ar.

santafe.gob.ar









MÁX



MÁX

MAX 20°



### **B** Lado B

# Destinos más baratos, los preferidos para estas vacaciones de invierno



Los destinos invernales clásicos siempre están vigentes, pero cuando el bolsillo manda hay opciones en el país para todos los presupuestos

Un relevamiento identificó los lugares más buscados por las familias. Cuáles vienen siendo las preferencias de temporada

Ignacio Ortiz

iortiz@cronista.com

n pocas semanas llegan las vacaciones de invierno y para las familias argentinas, aquellas que pueden, es un clásico momento para empezar a elegir posibles destinos según gustos y presupuestos.

En esta primera aproximación a lo que será la temporada invernal, los lugares más económicos se disparan con el 60% de preferencia para los viajes en familia, indicando que el costobeneficio es su principal motivación al elegir un destino.

En ese marco, el portal de viajes Booking.com identificó a

los destinos que más crecieron en búsquedas comparados a este mismo periodo del año pasado para la temporada invernal que se avecina.

Para este relevamiento, se realizó una investigación Tendencias de Viajes 2024 entre una muestra de adultos que realizaron un viaje de ocio con pernoctación en los últimos 12 meses, planean viajar en 2024 y están involucrados en la planificación de viajes.

En la Argentina, por el incremento de búsquedas interanuales de alojamientos en destinos de invierno, se destacaron localidades como Colón en Entre Ríos, Villa Yacanto en Córdoba y Fiambalá en Catamarca.

Además de los costos, un 73% considera que pasar tiempo de calidad juntos es el principal motivador para viajar este año, seguido de descubrir nuevos lugares, con un 62%

A pesar de la complejidad de la macroeconomía de esta primera mitad del año, las búsquedas de alojamiento para las vacaciones de invierno no cesan, y así lo demuestra un aumento del 3%, en comparación con el año pasado, de acuerdo al relevamiento de Booking.

Estas cifras marcan un fuerte

interés por viajar, y aprovechar al máximo las semanas que se avecinan. Cuidar el presupuesto continúa siendo de gran importancia, y por eso los lugares más económicos la principal motivación al elegir un destino.

Pero también un 73% considera que pasar tiempo de calidad juntos es el principal motivador para viajar este año, seguido de descubrir nuevos lugares (62%).

Las búsquedas de alojamiento fueron realizadas para fechas entre el 22 de abril de 2024 y el 29 de abril de 2024, con fechas de check-in entre el 1 de junio de 2024 y el 1 de septiembre de 2024.

Así, los principales destinos que vienen encabezando las búsquedas son Colón, Entre Ríos; Villa Yacanto, Córdoba; Fiambalá, Catamarca; y San Clemente del Tuyú, Buenos Aires. le siguen San Fernando del Valle, Catamarca; Tinogasta, Catamarca; Las Grutas, Río Negro; Sierra de los Padres,

Buenos Aires; Villa Gesell, Buenos Aires y Santa Fe.

Un dato importante en el crecimiento de las búsquedas para la temporada invernal es que tanto la provincia de Buenos Aires como la de Catamarca cuentan con tres destinos cada una entre los más destacados de este relevamiento.

Por otro lado, cuando hay mejores presupuestos y el costo no es determinante al momento de decidir, las familias están inspiradas para viajar y probar comidas que han visto en programas de televisión o películas, resaltando la influencia de los medios más populares en las decisiones de viaje.

En ese contexto que permite más libertad de elección, los 7 destinos internacionales más buscados por las familias argentinas vienen siendo Santiago, Chile; Pipa, Brasil; Miami Beach, los Estados Unidos; Oranjestad, Aruba; Punta del Este, Uruguay; Bombinhas, Brasil; y Tulum, México\_\_\_